

La selección Colombia de fútbol para ciegos se coronó campeona en el Gran Premio Mundial de Fútbol 5, en Francia, y se consolida como candidata para pelear por el oro en los Paralímpicos de París. / Deportes p. 21



| PETRÓLEO BREN<br>(Barril)              | US\$ 77;  |
|----------------------------------------|-----------|
|                                        |           |
|                                        | DE CAMBIO |
| DÓLAR EN CASAS<br>(Promedio)<br>COMPRA | DE CAMBIO |

0% 0%

## EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.104 5 DE JUNIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200



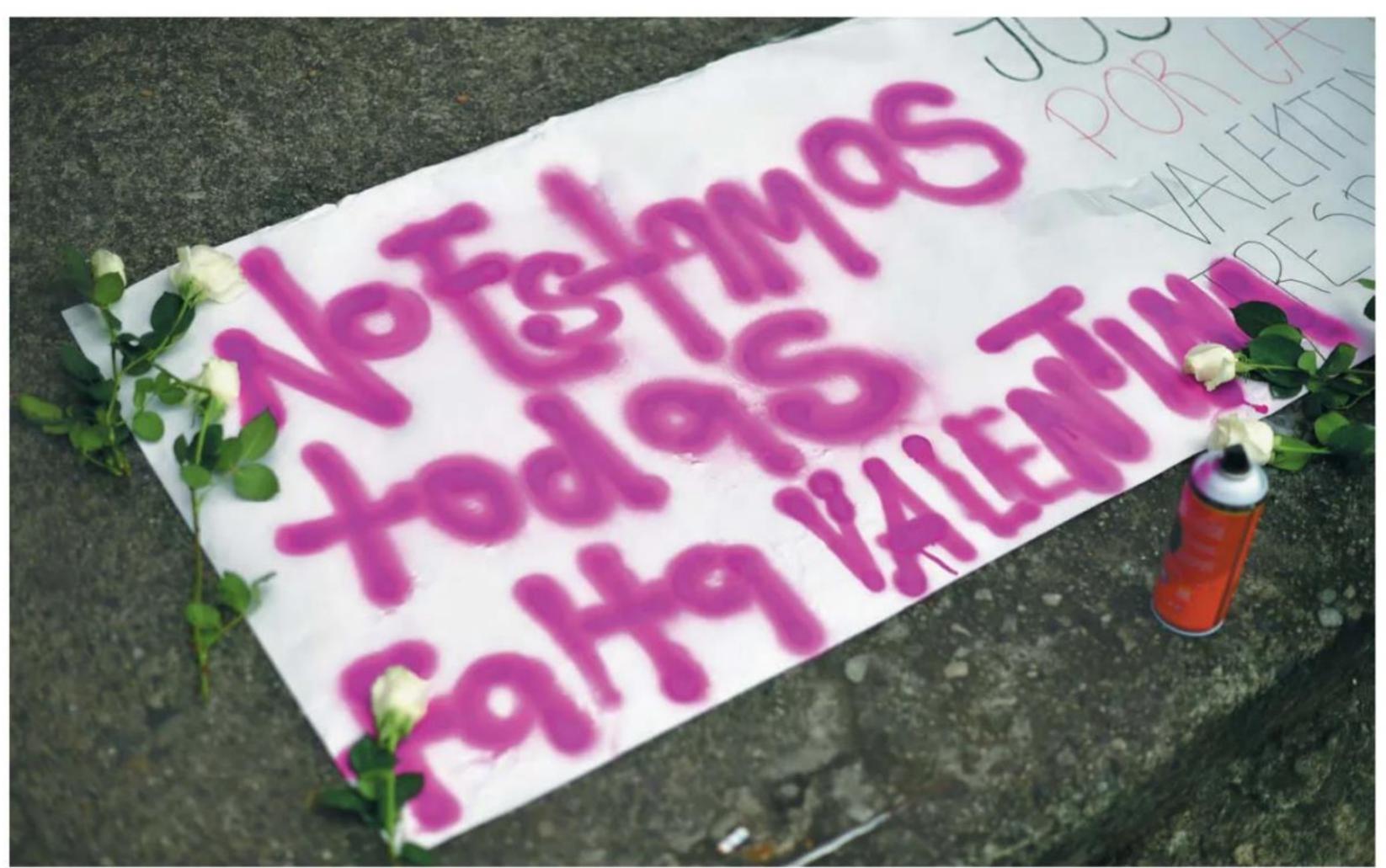

Valentina Trespalacios era una prometedora di que fue asesinada el 22 de enero de 2023 por su expareja John Poulos. / Gustavo Torrijos

## 499 días después se hizo justicia

El juez décimo penal de conocimiento de Bogotá condenó a 42 años y ocho meses de prisión a John Poulos por el feminicidio de su expareja Valentina Trespalacios. Una vez cumpla la sentencia será expulsado del país. / País p. 5

#### Lo que dijo Juan Manuel Santos

El exmandatario y nobel de paz habló en defensa del Acuerdo de Paz y le advirtió al presidente Petro que usar ese documento con fines constituyentes no tiene sustento jurídico. Además, señaló que "el Gobierno cometió el gravísimo error de promover las disidencias". / Tema de día p. 2

#### Trenes eléctricos sin licencia

Un decreto de los ministerios de Ambiente y Transporte eximió de licencia ambiental a los proyectos de trenes eléctricos que quieran construirse sobre las viejas vías de los ferrocarriles de Colombia. La decisión genera debate por los retos que representa. / Vivir p. 4

#### La lupa de la Contraloría a la Ungrd

De acuerdo con la entidad, en los últimos cuatro años se habrían enredado más de \$5 billones en presuntas irregularidades de contratación. Al ente de control le preocupa, principalmente, el caso de Santander, donde se ejecutaron el mayor número de negocios. / Judicial p. 6

### El Ejecutivo negó persecución a periodistas y miembros de oposición

El presidente Gustavo Petro y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) negaron la existencia de una supuesta operación de inteligencia denominada "Orión" en contra de miembros de la oposición, periodistas y militares en retiro, como lo señaló el fin de semana el senador David Luna, de Cambio Radical.

"Nosotros somos demócratas y no vigilamos a nadie. En la DNI no hay aparatos de interceptación", indicó el jefe de Estado. Y agregó que su Gobierno "jamás quebrantará los principios y valores democráticos".

Por su parte, desde la entidad liderada por Carlos Ramón González aseguraron que a partir de los señalamientos se habrían emprendido varias investigaciones, con las que se habría corroborado que "no existe ninguna operación, ni grupo con dicha denominación, ni con tales propósitos".

De todos modos, desde el DNI se le dio traslado a la Fiscalía para que haga la investigación pertinente.

La DNI dijo en un comunicado que la entidad sería "víctima de una campaña de señalamientos sin sustentación".

## Temadedia

Ratificó su llamado por un acuerdo nacional

## "El Gobierno cometió el gravísimo error de promover las disidencias": Santos

El exmandatario y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, salió en defensa de la integridad del Acuerdo de Paz que firmó en 2016 para desmontar a las Farc. En un mensaje directo al presidente Gustavo Petro notificó que usar ese documento con fines constituyentes no tiene sustento jurídico. También le advirtió que llevar esa discusión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo expone a hacer el "ridículo".



DANIEL VALERO

hvalero@elespectador.com @DanielValeroR

En su carta a la ONU dijo: "Se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del acuerdo". ¿Eso en qué se traduce en medio de la polémica que hay con el presidente Petro y su intención de usar con fines constituyentes el Acuerdo de Paz con las Farc?

Algunos están invocando el Acuerdo de Paz, aduciendo que le da al presidente de la República la orden de convocar una constituyente. Esa teoría no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna explicación. Se están inventando una interpretación sobre la convocatoria de un acuerdo nacional como si eso fuera la convocatoria para una constituyente. Y la carta tiene como propósito dejar muy claro que todos los procedimientos que se surtieron aquí en Colombia y también en Naciones Unidas fueron para garantizar que la Constitución de Colombia se respetaría en la implementación del acuerdo. No pueden venir aquí a tratar de interpretar en forma equivocada el Acuerdo para violar la Constitución. Una convocatoria por fuera de los parámetros que establece la Constitución para convocar a una constituyente sería una violación de la Constitución.

#### ¿Qué otro objetivo tiene su carta a la ONU?

También tiene como propósito poner punto final a esta discusión. Llevamos no sé cuánto tiempo que una constituyente, que el poder constituyente, que sí, que no, que un referendo, mientras el país está incendiado. Hay problemas muy serios que necesitan la atención del Gobierno, la atención del presidente y la atención de todos los colombianos para poderlos resolver y que no nos sigamos enfrentando. Además, esto lo que ha hecho relacionado con la implementación?

es aumentar la polarización por una discusión sobre un tema que no va a tener ningún futuro, porque una constituyente por fuera de la Constitución no se va a realizar.

¿En el Gobierno del presidente Petro, según sus palabras, "se están inventando una interpretación" del Acuerdo?

Decir que el Acuerdo de Paz está dando un mandato para que el presidente convoque a una constituyente, como lo dijo el excanciller (Álvaro Leyva), es un invento; eso es una mentira. Y si lo llega a utilizar para convocar auna constituyente, pues estarían violando la Constitución.

El presidente Petro, ante el cuerpo diplomático, dijo que "tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz". Es una respuesta tácita a su carta. ¿Qué opina?

Es todo lo contrario. Desde que se posesionó, en forma amable, amigable, le he rogado que haga un esfuerzo mayor para implementar el proceso de paz, porque (el expresidente Iván) Duque nos dejó un país donde la implementación del proceso de paz y muchas otras cosas estaban en veremos; dejó el país y el proceso de paz, la implementación, prácticamente sin haber hecho nada. El presidente Petro prometió en campaña que iba a implementarlo y es lo que le hemos dicho: impleméntelo. No necesita constituyente, no necesita inclusive acuerdos especiales, leyes especiales. Necesita voluntad política, capacidad de gestión para implementar el proceso.

#### ¿El presidente no ha implementado el Acuerdo?

Le doy un ejemplo: llevamos casi dos años esperando que Petro cumpla con el anuncio de nombrar un gran gerente para la implementación, para que se apersone de la implementación, y ni siquiera lo han nombrado.

Los críticos del Gobierno hablan de "inoperancia" y de "ineficiencia". ¿Eso le aplica a lo



El expresidente Santos dijo que están "manoseando" el Acuerdo de Paz. /óscar Pérez

Una combinación de todo. Inoperancia, ineficiencia, y también se le ha dicho al presidente que no avance en los procesos para su paz total a expensas del acuerdo con las Farc. El acuerdo con las Farc bien implementado le sirve para lograr otros acuerdos. Pero si no implementa el proceso de paz con las Farc, no va a lograr ni lo uno ni lo otro.

Desde el entorno del mandatario también se busca ratificar que en Colombia aún hay conflicto armado. ¿Está de acuerdo?

Sí tenemos un conflicto armado, pero no con las Farc. El acuerdo con las Farc significó el fin del conflicto con las Farc; las Farc dejaron de existir. Otra cosa es que el Gobierno cometió el gravísimo error de promover las disidencias de las Farc, de darles una especie de personería política y jurídica, cosa que fue, a mi juicio, un gravísimo error porque han venido creciendo. Claro que también hay que ser justos, pues comenzaron a crecer en el gobierno de Duque. Cuando nosotros firmamos la paz en el año 2016, y después en el 2017, las llamadas disidencias eran un grupúsculo de traquetos dedicados al narcotráfico. Duque permitió que comenzaran a crecer y Petro ha permitido que crezcan más.

Encuentre en la edición digital de El Espectador (www.elespectador.com) la entrevista completa y en video con el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos. También habló de su futuro inmediato.

#### ¿Tienen responsabilidad compartida?

Por eso tenemos ese problema. Pero el conflicto con las Farc terminó y se firmó con ese propósito. No puede nadie deducir que ese conflicto continúa. Hay conflictos armados con el ELN y hay conflictos armados, y eso tiene definiciones internacionales, con grupos que tienen dominio territorial, pero no es el caso con las Farc.

A una de estas disidencias, la que comanda alias Iván Márquez, un desertor del proceso de paz que usted impulsó, ¿debería dársele un reconocimiento político?

Ese es uno de los temas que el Gobierno tiene que definir. Constitucionalmente lo que se estableció es que con los que traicionaron el proceso, como "Iván Márquez", no se les puede volver a dar ese reconocimiento. Ahí tiene un desafío el Gobierno de buscar la forma de incorporarlos a un proceso de paz y cumplir la ley y con la Constitución.

Acudir a la ONU, como busca el presidente Petro, ¿serviría para tener un guiño que vaya en esa dirección y que, de paso, permita acudir a medidas distintas para la implementación?

Para implementar el proceso de paz no se necesita nada adicional, solo voluntad política. Lo otro es un proceso de paz diferente al proceso que se firmó con las Farc, que puede utilizarse de pronto como piso, pero eso es parte de la negociación. Y Naciones Unidas, lo que posiblemente le va a decir al presidente Petro, es que lo recibe con mucha amabilidad y diplomacia, pero que "no nos traiga problemas internos de Colombia aquí al Consejo de Seguridad". Y ojalá le reiteren que ellos están igualmente interesados en que se implemente el proceso de paz.

#### Se hundió la reducción del salario de los congresistas

La Comisión Primera de la Cámara hundió este 4 de junio el proyecto de ley que buscaba reducir el salario de los congresistas y los altos salarios del Estado. El informe de ponencia solo logró 15 votos a favor, por lo que no alcanzó los apoyos necesarios para

continuar con su trámite en el Congreso. Se requerían, como mínimo, 21 votos en esa Comisión, al tratarse de un proyecto de ley orgánica. En contra del proyecto votaron Óscar Sánchez, Piedad Correal, Karyme Cotes (Liberal), Juan Sebastián Gómez (Nuevo

Liberalismo), Diógenes Quintero, Orlando Castillo Advincula (CITREP), Jorge Tamayo (la U), Andrés Jiménez, Juan Peñuela, Luis Díaz, Delcy Isaza, Ruth Caicedo (Conservador), Gersel Pérez (Cambio Radical) y Juan Manuel Cortes (LIGA).



#### ¿Se les debería dar ese reconocimiento político a "Márquez" y a su disidencia?

Eso depende de la negociación con estos grupos, pero es que no nos han dicho ni siquiera si se han comprometido a desarmarse. ¿Cuál va a ser el final de este proceso o de estos procesos? ¿A dónde vamos a llegar? No nos han dicho. Por lo menos yo no he leído que en los acuerdos se haya dibujado hacia dónde vamos con estos grupos. Hasta no tener eso listo, nadie va a poder decir que se está listo para ayudar aquí o ayudar allá. El Consejo de Seguridad está para promover procesos de paz y por eso a ellos les interesa tanto que el proceso de paz con las Farc, donde se la jugaron toda y fueron ellos los que nos dieron un apoyo internacional muy importante, se implemente y termine bien.

#### El presidente dice que hay que denunciar al Estado por la falta de implementación...

Me parece chistoso. La gente me pregunta que cómo es que va a ir el presidente a denunciar que el Estado no está cumpliendo cuando éles el jefe del Estado; esono lo entiende nadie. Yo tampoco lo entiendo, me parece jocoso, chistoso. Entonces, no entiendo por qué hace eso, porque se expone a hacer el ridículo en las Naciones Unidas si va a hacer eso.

#### ¿Por qué una persona que ha buscado tantos años el poder y se convirtió en el primer presidente de izquierda se expondría a eso?

Yo no entiendo eso, habría que preguntárselo al presidente Petro. Ojalá el nuevo canciller (Luis Gilberto Murillo) loguíe para que no cometa este tipo de errores, porque ir a Naciones Unidas a denunciar que el Estado del cual él es jefe no está cumpliendo sería algo con lo que los interlocutores por lo menos se sonreirían.

Hay voces que aseguran que lo que se busca es usar el Acuerdo de Paz para impulsar la agenda política, como las reformas, que se estancó en el Congreso. ¿Lo siente así?

Esa fue una de las razones por las cuales escribí la carta. Están manoseando el Acuerdo de Paz, algo tan importante, que ha tenido tanta legitimidad internacional, y ahora quieren utilizarlo para resolver problemas nacionales; y sobre todo para resolver problemas violando la Constitución, por lo que con mayor razón no se debe aceptar.

#### ¿Esto es un llamado para que dejen este tipo de tesis a un lado?

Sí. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la iniciativa de alguien que apoya mucho al presidente Petro, el senador Iván Cepeda, cuando dice que aquí lo que necesitamos es un acuerdo nacional. Los acuerdos nacionales son parte fundamental de las democracias para lograr que los ciudadanos de cualquier país se pongan de acuerdo para resolver los problemas de los habitantes. Los acuerdos nacionales es lo que todas las democracias deben hacer para lograr sus reformas y la solución a sus problemas. No es estar peleando permanentemente, polarizando, porque eso dificulta la capacidad de hacer transacciones entre los diferentes sectores de una sociedad con intereses diferentes.

#### El presidente también ha dicho que la institucionalidad que nació del Acuerdo de Paz frena la implementación, y ha sido crítico con la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Qué le responde?

Todo lo contrario, lo que pasó es que la estructura que existía y que dejamos nosotros bastante vigorosa, Duque la redujo a su mínima expresión. Cuando llegó Petro creímos que la iba a volver a fortalecer y lo que hizo fue lo contrario, la acabó de reducir y le quitó la cabeza y le quitó el presupuesto. Se quedó sin una estructura que pertenecía al propio palacio de Nariño y que estaba ya a órdenes directas del presidente. Por eso, no se ha implementado casi nada de lo que se ha debido implementar. La falta de estructura es culpa del propio presidente Petro y las instancias que existen para poder implementar el resto del acuerdo ahí están, hay que ponerlas a moverse, hay que hacer que produzcan resultados. Una de las dificultades de este Gobiernoeshacerrealidadloqueanunciaque va a hacer, se queda todo en palabras y no hay hechos y acciones.

#### ¿Cierra la puerta a una eventual renegociación del Acuerdo de Paz?

Pues no se debe renegociar, no hay necesidad. Es posible que la JEP haya cometido errores, que haya lugar a criticarla, por ejemplo, porque se ha demorado mucho; algunos dicen que se ha concentrado demasiado en sacar verdad y no en sacar justicia. Puede que esas críticas sean válidas, pero eso no tiene ningún asidero para reformar la JEP, para darle un mandato diferente. Es una jurisdicción independiente que está cumpliendo con su deber y con una inmensa legitimidad internacional. Lo que hay que hacer es empujar también a la JEP para que produzca resultados más rápido.





La Fundación Arte Lírico y Cafam en coproducción con el Ministerio de Cultura de España

PRESENTAN

TEMPORADA INTERNACIONAL DE ARTE LÍRICO 8/ARZUELA

Temporada Concertada con el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes

LUISA FERNANDA

OIAUL 80

Domingo - 5:00 p.m. Sábado - 8:00 p.m.

LA LEYENDA DEL BESO

15 JUNIO

Sábado - 8:00 p.m.

Domingo - 5:00 p.m.

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA

Sábado - 8:00 p.m.

Domingo - 5:00 p.m.

LA CORTE DEL FARAÓN

Sábado - 8:00 p.m.

Domingo - 5:00 p.m.

Compra tus entradas en:

Taquillas del **Teatro Cafam** 





Tub leta





Precios con Subsidio: Categoría A desde \$66.250 - Categoría B desde \$70.950 Precio con Descuento: Categoría C desde \$100.750 \*Precios según localidad disponible

Conoce términos y condiciones en cafam,com,co



















### El significado de las serpientes en el arte rupestre de la Orinoquia

Desde 2015, un equipo de científicos está estudiando el arte rupestre que se encuentra en los márgenes del río Orinoco, en regiones de Colombia y Venezuela. Los paneles, que aparecen exclusivamente en el Alto y Medio Orinoco, suelen tener un tamaño de más de 10 metros cuadrados y se conocen desde hace más de un siglo.

Para los investigadores, entre los que se encuentran colombianos, los grabados representan una tradición única de producción artística a gran escala. En un artículo publicado en la revista Antiquity, los científicos sugieren que los pueblos precolombinos percibían las serpientes gigantes como un recordatorio siempre presente de antiguos conflictos y negociaciones entre seres sobrenaturales y humanos. "Nuestro análisis sugiere que los paneles probablemente actuaron como marcadores y como un agente protector dentro de los espacios domésticos. Su visibilidad y prominencia enfatizan esta noción", escriben en el texto.

El significado de las serpientes parece trascender las fronteras lingüísticas y étnicas".

## Vivir

Transición energética

## Los desafios de poner en marcha trenes eléctricos sin licencia ambiental

La idea de impulsar trenes eléctricos en Colombia condujo al Gobierno a exceptuar a esos proyectos de licencia ambiental, una decisión que ha generado debate. ¿Cómo hacerles veeduría? ¿Qué otros retos están apareciendo en el camino?



lorozco@elespectador.com ffotirch@elespectador.com @luisaorval @FernanFortichR

Las reglas de juego para la construcción de trenes eléctricos cambiaron el 25 de abril tras la expedición de un decreto, el 1510 de 2024, por parte del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte. A grandes rasgos, la norma aplica para los trenes que quieran construirse sobre las viejas vías de los ferrocarriles de Colombia, y flexibiliza las reglas que deben cumplir los nuevos proyectos para que así puedan aprobarse con mayor facilidad, todo en aras de contribuir a una de las banderas del actual Gobierno: la transición energética.

Aunque expertos del sector ambiental y de movilidad coinciden en que esta es una apuesta importante para la promoción de medios de transporte de baja emisión, el decreto también ha abierto una discusión sobre si es una norma muy permisivaycuálserálamanerapara monitorear su impacto ambiental.

Para comprender mejor los casos en los que sí aplicaría ese decreto, hay que empezar dando un vistazo al pasado: en 1882, el Ferrocarril de la Sabana y Cundinamarca comenzó a construirse con el propósito de conectar a Bogotá con el río Magdalena. Aunque dejó de funcionar en 1991, las vías sobre las que pasaba el tren con pasajeros y mercancía permanecen. Si un nuevo tren impulsado con electricidad, reemplazarán a la licencia ambien- Fernando Rey.

hidrógeno, electromagnetismo, o cualquier medio de baja emisión, quisiera construirse sobre ellas, haría parte del nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional. En pocas palabras, el requisito fundamental es que se planee sobre vías ya existentes. No aplica para nuevas construcciones que tengan que hacerse desde cero.

Pero, tal vez, uno de los puntos más importantes del nuevo decreto y que han generado más debate es que, a partir de ahora, ese tipo de proyectos no necesitarán licencia ambiental. Paralograrlo, el Minambiente modificó artículos de un decreto anterior (el 1076 de 2015), que reúne algunas de las normas ambientales más importantes de nuestro país, entre ellas, las actividades que estaban exentas de licencia ambiental.

Precisamente, como explica Camilo Arango, abogado especialista en derecho ambiental, entre esas excepciones se incluyeron las obras que se realicen sobre vías férreas ya existentes. Aunque deben cumplir requisitos como que los antiguos rieles sean adecuados para el paso de los nuevos trenes, y que estos puedan integrarse a los sistemas de transporte urbanos.

Esa tarea quedó en manos del Minambiente, mientras la responsabilidad del Mintransporte eso llevar a cabo la implementación del decreto. Desde esa cartera le aseguran a El Espectador que todavía están evaluando los mecanismos de veeduría medioambiental que

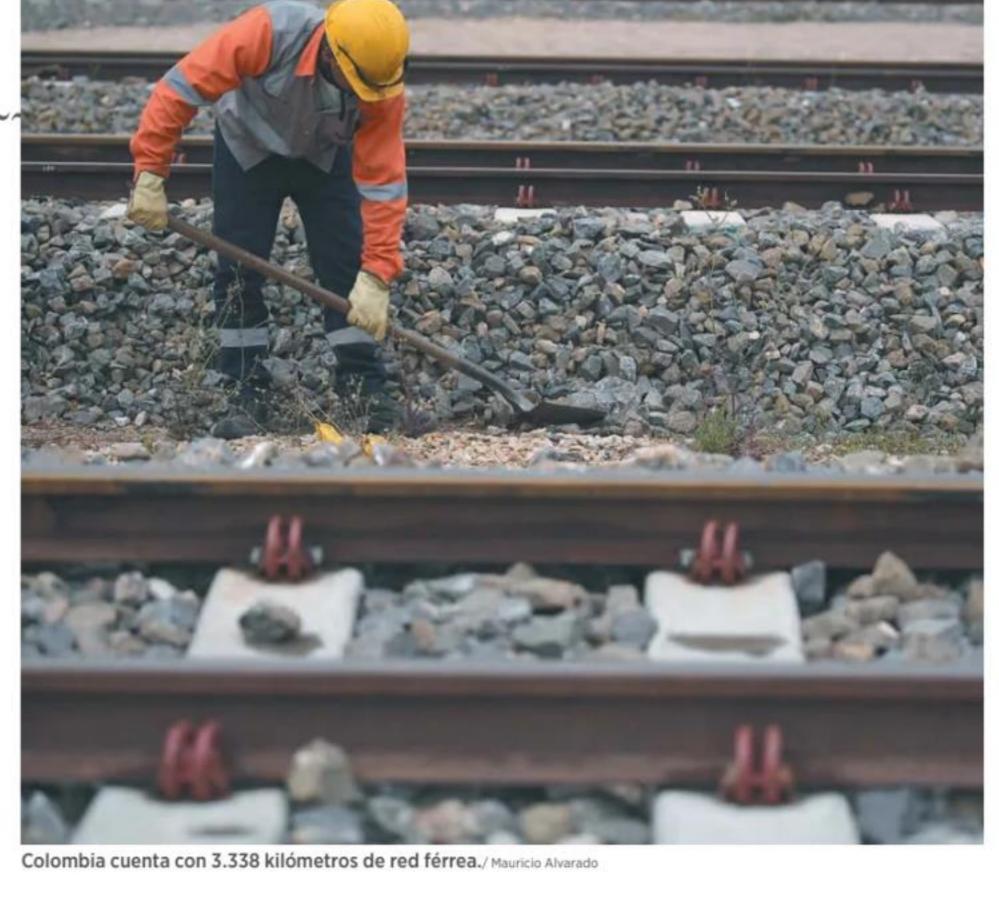

tal, y que también se está estudiando la manera en que se adecuarán las vías.

Lo que sí se conoce es que proyectos de trenes eléctricos que ya se habían planteado hace unos años sobre viejas vías de ferrocarriles pueden entrar en el decreto, como el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, un segmento funcional del Tren del Río en Antioquia, y Regiotram del Norte y Regiotram de Occidente, en Cundinamarca. Este último es el más avanzado, y el que, según el delegado de medioambiente de la Procuraduría General de la Nación, Gustavo Guerrero, se vería beneficiado de manera directa.

Todos los expertos del sector ambiental que consultamos para este artículo coinciden en que, en términos generales, el decreto es un avance importante para la transición energética y la apuesta por medios de transporte bajos en emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también ha levantado cuestionamientos el que se prescinda del licenciamiento ambien-

Debe estudiarse el estado de las vías, porque una cosa son las del Ferrocarril de la Sabana y otra las del Ferrocarril de Antioquia, por poner dos ejemplos",

tal, pues se teme que se flexibilice demasiado la norma y se llegue a perjudicar algunos ecosistemas.

Margarita Solorza, abogada y docente en derecho ambiental de la Universidad del Rosario, explica que, bajo la normativa ambiental vigente, la licencia ambiental se requiere para construcción y operación de nueva infraestructura. "En el caso del decreto 1510, estaríamos hablando de la adecuación de áreas que ya fueron intervenidas en el pasado", dice. Con ella coincide José Rojas Amaya, director del Observatorio Nacional de Logística y Movilidad, quien dice que el decreto le quita trabas a proyectos que, en un principio, pretenden disminuir la huella de carbono de los medios de transporte. "Las vías existentes ya cumplieron unos parámetros ambientales en su momento. Acá no estamos hablando de deforestar ni de construir de cero. Los corredores viales ya están ahí. Lo que nos permite el decreto es ahorrarnos tiempo", continúa Rojas.

Ahora, ¿qué debe hacerse entonces para adecuarlas? Fernando Rey, quien ha trabajado durante 30 años en el sector ferroviario del país, y que es actual miembro de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, explica que las vías actuales de los ferrocarriles tienen un ancho entre sus rieles de 914 milímetros, a excepción del metro de Medellín y el tren del Cerrejón, que tienen la medición estándar internacional de 1.437 milímetros. En sus palabras, cualquier proyecto que quiera cobijarse dentro del hacerveeduría.

nuevo decreto tiene que adaptarse a la medición internacional.

Tiene que existir, además, una segunda adecuación: que el tamaño de los rieles aumenten porque, por ellos, pasarán trenes más pesados y de mayor operación. Además, tiene que pensarse en que van a ser electrificados, para lo que Rojas complementa que se debe hacer una reconversión tecnológica, no solamente en términos de riel, sino de infraestructura.

Rey añade que, en lugar del licenciamiento ambiental, los nuevos proyectos deberán cumplir con un estudio de impacto ambiental que se presentaría ante la autoridad correspondiente. En el caso de Regiotram, por ejemplo, sería la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y deberían incluirse elementos como el nivel de ruido que generará la obra, cómo sería su mantenimiento, entre otros aspectos.

Además, Rey explica que, aunque en algunos casos, puede que las vías tengan que ser mejoradas, por ejemplo, en su sistema de alcantarillados, otra cosa muy diferente sería que tengan que construirse nuevas infraestructuras, como algún tipo de corredores viales o puentes cuando lleguen a su punto de unión con los sistemas de transporte urbanos.

Por ahora, lo más importante en la aplicación del nuevo decreto, según Solorza, es que no haya un descuido por parte de las autoridades ambientales encargadas de

### Investigarán a 15 concejales en Soacha por elección del personero

En Soacha crecen las dudas alrededor de la elección del personero municipal. Las denuncias llevaron a la Procuraduría a ordenar la apertura de una investigación disciplinaria contra 15 concejales. El proceso, que inicialmente lo asumirá la seccional de Fusagasugá, analizará la conducta del presidente del Concejo y 14

cabildantes, señalados de presuntamente alterar las reglas del proceso de entrevistas, contraviniendo lo estipulado por la ley. Esta modificación habría cambiado el orden de la lista de elegibles. ¿Qué busca la Procuraduría? Según explicó el ente de control, verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si

las acciones de los concejales constituyen faltas disciplinarias y establecer si los concejales actuaron bajo una causal de exclusión de responsabilidad. El Ministerio Público ya solicitó las respectivas pruebas, para así poder esclarecer los hechos y determinar si el caso da lugar a sanciones disciplinarias.

concejales se les señala de presuntamente alterar las reglas del proceso de entrevistas.

## País

Abogado apelará el fallo

## John Poulos pagará 512 meses de prisión por feminicidio

Superadas las maniobras dilatorias, el norteamericano fue sentenciado por el crimen de la di Valentina Trespalacios. Una vez cumpla la sentencia será expulsado del país.



JUAN CAMILO PARRA POLANCO

parra@elespectador.com @ CamiloStonnen

En medio de una preocupante coyuntura por la racha de feminicidios en la capital, terminó uno de los juicios más célebres de los últimos años: el que se adelantó contra el nortemericano John Poulos, por el crimen de la joven di Valentina Trespalacios, de 21 años, registrado el 22 de enero de 2023. Como era de esperarse, tras analizar el cúmulo de pruebas, así como los antecedentes de la relación entre víctima y victimario, el juez décimo de conocimiento de Bogotá le impuso al criminal una condena de 512 meses de prisión (42 años y ochos meses), tras hallarlo culpable de los delitos de feminicidio agravado, en concurso con ocultamiento y/o destrucción de material probatorio.

El monto de la pena se conoció en la tarde de ayer, tras una larga audiencia de casi siete horas, en la que se escucharon los alegatos de conclusión de las partes procesales, en los que, mientras la defensa pedía una sentencia por homicidio culposo, la Fiscalía solicitaba una condena ejemplar por feminicidio. Si bien desde que capturaron a Poulos en Panamá (24 de enero de 2023), todas las pruebas apuntaron a él, el proceso estuvo plagado de maniobras dilatorias e incluso el cambio de versión. Como lo hizo el sentenciado en marzo pasado, cuando finalmente reconoció que sí asesinó a Valentina, pero "accidentalmente" mientras sostenían relaciones sexuales.

En su versión agregó que se había dado cuenta de la muerte de Trespalacios cuando "ya era tarde" y luego ocultó el cuerpo por temor de ir a una cárcel colombiana. Pese a ello, y por más de que la defensa de Poulos intentara desviar la naturaleza del delito, el juez determinó que sí hubo un estereotipo de género, que derivó no solo en las conductas machistas de Poulos contra Valentina, sino también en la premeditación del feminicidio. "¿Cuál era la dominación? Se pregunta el señor Poulos. Comprobado está que buscaba controlarla en todo lo que hacía, al lucha apenas comienza.

punto que tenía que rendirle cuentas diarias, la llamaba a deshoras, incluso cuando estaba dormida (...) Luego de cometido ese hecho tan atroz dice (John Poulos) que entró en pánico. En pánico no se puede resolver ese problema", argumentó el juez.

Durante la diligencia, el fiscal del caso y el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de la familia de Valentina, hicieron un trazado de las pruebas expuestas en el último año de proceso, rememoraron los testimonios de los allegados de la djy demás material, con el que robustecieron la tesis de que el crimen fue un feminicidio premeditado, como lo ratificó el juez.

Poulos no se quedó callado y tomó la palabra varios minutos. Reconstruyó sus declaraciones y enfatizó en cada una de las pruebas que refuerzan su teoría de que todo fue un accidente. Al finalizar su intervención mostró uno de los últimos mensajes que le envió Valentina por Whatsapp: "Cuando acabe la temporada de fiestas me concentraréen aprenderinglés y a manejar", señaló y terminó su intervención. Las declaraciones las calificó la Fiscalía de "fantasiosas".

A pesar de que Poulos siempre sostuvo que no se le respetaron sus derechos en Colombia y que su captura en Panamá fue "ilegal", el juez ratificó que los hechos indican todo lo contrario. Al final, tanto la Fiscalía como la defensa de las víctimas estuvieron conformes con la decisión del juez. No obstante, el abogado del condenado, John Freddy Espíndola, se opuso a la decisión bajo la tesis de que no se evaluó el material de prueba de manera correcta, por lo que anunció recurso de apelación, como lo permite la ley, para que el caso lo revisen los magistrados del Tribunal Superior. También solicitó que a Poulos lo internen en el pabellón de extraditables de La Picota, petición que no es competencia del juez, ya que a partir de la emisión del fallo el condenado queda en manos del Inpec.

Con un abrazo, la mamá de Valentina Trespalacios selló este difícil proceso que marcó la historia de la capital y se presenta como un precedente o un punto de partida para la respuesta y el rigor de la justicia a la hora de investigar casos de violencias contra la mujer y su expresión máxima que es el feminicidio, fenómeno contra el cual la



A John Poulos lo capturaron en Panamá. Tras 16 meses de proceso judicial, el juez quedó convencido de que este caso fue un feminicidio agravado. / Gustavo Torrijos



### Caso Uribe: fiscal que acusó al expresidente no continúa

El fiscal Gilberto Villarreal no continuará a cargo del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe. Fuentes judiciales señalaron que Villarreal se encontraba en el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de manera temporal y aún no había sido nombrado oficialmente. El fiscal fue quien acusó

formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal el pasado 24 de mayo. El caso lo asumirá Marlén Orjuela, quien será nombrada oficialmente como fiscal primera delegada ante el alto tribunal.

El pasado 27 de mayo, el expresidente

Uribe había solicitado un cambio de fiscal en su caso, pues alegaba que Villarreal no le habría dado garantías procesales y que además habría vulnerado el debido proceso. Situación que expuso mediante una petición que fue presentada ante la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Se investiga una presunta red para torcer los testimonios de varios testigos en favor del expresidente.

## Judicial



JHORDAN C. RODRÍGUEZ

rodriguez@elespectador.com ☑ @JhordanR11

El escándalo por presunta corrupción en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene nuevos hallazgos, estavez en la parte fiscal. La Contraloría encontró que en los últimos cuatro años (2020-2024) en la entidad se habrían enredado más de \$5 billones de contratos por presuntas irregularidades. Sobre todo en el último año, en el que Olmedo López y Sneyder Pinilla estuvieron al frente de la Unidad, y hoy están en negociaciones con la Fiscalía para acceder a beneficios judiciales. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga manifestó que lo más llamativo está en Santander, de donde es oriundo el exsubdirector de Manejo de Desastres Pinilla.

El ente de control, principalmente, encontró dos irregularidades en los contratos que, sumados unos con otros, dan los \$5 billones. El primero está relacionado con presuntas irregularidades con el cumplimiento de los requisitos de ley. Y, el segundo, con dificultades en la materialización de los proyectos, es decir, que las obras o los insumos no fueron debidamente entregados. El caso que más preocupa a la Contraloría es el de Santander, donde, según el vicecontralor Zuluaga, se encontró que en el departamento se acumulan la mayoría de contratos del país para la mitigación del riesgo, pero que, además, un gran número de esos proyectos se reparten entre solo tres contratistas.

El único de ellos que es público, al menos por ahora, es el de la unión temporal Conexión Carrizal, que actualmente tiene con la Ungrd un contrato de \$185.439 millones. Al parecer, en el caso de esta empresa habría existido una innecesaria repetición de proyectos y un "cuestionable" manejo de recursos destinados a la mitigación de riesgos. En el mismo departamento, según dijo el vicecontralor Zuluaga, también se están revisando \$635.000 millones correspondientes a por lo menos 31 contratos que tienen actividades inconclusas y falencias en la ejecución del contrato. Lo alarmante, resalta, es que "ya hay \$1 billón en contratos que estamos viendo exclusivamente del departamento de Santander".

Los hallazgos de la Contraloría se conocen justo cuando el escándalo de corrupción del momento,



La compra de los vehículos para La Guajira fue la que prendió las alarmas en la Contraloría. / Ungrd

Habría irregularidades por \$5 billones

### Las cuentas de la Ungrd en Santander que no le cuadran a la Contraloría

La compra de carrotanques y la entrega de obras son algunos de los proyectos sobre los que hay dudas. El ente de control le puso la lupa, principalmente al caso de Santander, donde se ejecutaron el mayor número de contratos y de más valor de la unidad.

sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, sigue agrandándose. De acuerdo con Zuluaga, la compra de esos vehículos prendió las alarmas dentro de la entidad, y eso llevó a que se descubriera que, en irregularidades en contratación, Santander lleva la delantera. No obstante, no sería el único departamento en problemas. Según el vicecontralor, el ente de control halló que lo que arrancó con los presuntos mismo ha sucedido en Córdoba, La

En el departamento se acumulan la mayoría de contratos del país para la mitigación de riesgo y, aparentemente, se reparten entre solo tres contratistas.

Guajira, Bolívar y Boyacá, departamentos que, según la Contraloría, habían adquirido carrotanques, todos con sobrecostos.

Ahora bien, no todo lo irregular que encontró el ente de control estuvo en la adquisición de vehículos, sino que también expuso irregularidades en contratos por más de \$120.000 millones en el programa de Hambre Cero, el cual tenía como objetivo la provisión de alimentos para dam- que ellos rechazan.

nificados por el fenómeno de La Niña. La Contraloría haló que, sobre ese programa, en 2023 Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaron 31 contratos. Los acuerdos que se suscribieron, según Zuluaga, suman \$131.812 millones y, al parecer, se le entregaron a empresas que, o no tenían experiencia con las actividades para las que las contrataron o eran empresas de papel.

Todas estas presuntas irregularidades que han encontrado las autoridades, de acuerdo con el vicecontralor Zuluaga, tienen un aparente interés indebido para la entrega de esos contratos. Cada nuevo descubrimiento de la Contraloría sobre irregularidades y posibles delitos es compartido con la Fiscalía, ente con el que mantiene una constante comunicación desde que iniciaron las indagaciones contra los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla. El encargado del ente de control asegura que, además, hay otra mesa con la Procuraduría en la que se comparte la información de las irregularidades dentro de la Ungrd y los funcionarios que habrían incurrido en ellas.

Los \$5 billones que no terminan de cuadrar tienen a la Contraloría pensando en qué acciones tomar y cómo llenar de insumos a otros entes de control para llegar al fondo del escándalo que toca al gobierno de Gustavo Petro. El vicecontralor aseguró que todos estos hallazgos "van a poner en evidencia la necesidad de replantear la operación de la Unidad en torno a las dos grandes cosas que hace: una, la contención de emergencias, que es la parte humanitaria, y dos, donde han sido exageradamente ineficientes es en la mitigación del impacto y la construcción de obras para prevenir el daño de futuros fenómenos o calamidades naturales".

Por ahora, desde la Contraloría aseguran que continuarán con las averiguaciones sobre el manejo de recursos públicos desde la Ungrd y que colaborarán con las demás autoridades que están detrás de la verdad en el caso. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría investigan en sus jurisdicciones las actuaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla en el interior de la entidad, así como de la presunta participación del ministro Luis Fernando Velasco, mientras que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía les siguen la pista a los congresistas Iván Name, Andrés Calle y Wadith Manzur, quienes, según la versión de los dos exdirectivos de la entidad, habrían recibido dineros torcidos, señalamientos

### Modi celebra resultados electorales, pese a que pierde la mayoría

La alianza del primer ministro nacionalista, Narendra Modi, ganó las elecciones legislativas en India a pesar de las acusaciones de la oposición y las inquietudes por los derechos de las minorías religiosas. La coalición obtuvo al menos 272 escaños (de 543), lo que le garantizaría una mayoría parlamentaria.

Cerca de 642 millones de personas participaron en estos comicios, divididos en siete fases durante seis semanas, ante el desafío logístico de organizar unas elecciones en el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes.

A pesar de la victoria, la oposición afirmó que los votantes enviaron un mensaje claro,

pues el partido de Modi, Bharatiya Janata Party, perdió su mayoría parlamentaria por primera vez en una década, al pasar de 303 diputados en 2019 a 224. Esta vez el Congreso Nacional Indio, principal partido opositor, parece que duplicará su número de escaños, con 99 legisladores, frente a los 52 en el Parlamento saliente.

El partido de Modi pasó de 303 diputados en 2019 a 224 este año.

## nternacional

Biden toma la medida antes de las elecciones

## Los costos de restringir la política de asilo en Estados Unidos

La frontera entre Estados Unidos y México se cerrará temporalmente cada día, cuando se reporten más de 2.500 casos de solicitud de asilo. Analistas y organizaciones señalan que la medida es ineficaz y que puede poner en riesgo la vida de los migrantes.



JULIANA CASTELLANOS **GUEVARA** 

jcastellanos@elespectador.com X @julianacg99

Según la nueva norma para solicitudes de asilo que firmó el gobierno de Joe Biden, la frontera entre Estados Unidos y México se cerrará temporalmente cada día, cuando se reporten más de 2.500 casos. En abril se registraron 4.300 casos en un día, por lo que la medida entrará en vigor de inmediato. Para Biden, que se autoproclama el único que ha actuado para "asegurar la frontera" en comparación con el Congreso durante los años de su mandato, según expertos, esta medida es una estrategia electoral del candidato demócrata para demostrar que su administración tiene el control del límite terrestre con México.

Desde mayo de 2023, con el fin de la política migratoria "Título 42", que rechazaba rápidamente a ciertos migrantes en la frontera bajo el argumento de detener la propagación de covid-19, se retomó la política "Título 8", que

La restricción se levantará cuando los casos disminuyan a 1.500 diarios.

solo acepta solicitudes de asilo a personas que hayan pedido protección en otro país por el que han transitado y les haya sido denegado, o que hayan programado una cita con las autoridades de Inmigración a través de la aplicación CBP One (diariamente se asignan 1.450).

En esta ocasión, la recién aprobada medida busca deportar "rápidamente" a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional y pública". Aunque actualmente ya se permite negar el asilo a quienes se consideran una amenaza pública, lo que cambia es que los agentes de migración fronteriza podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.

Para el gobierno esta medida ejecutiva "asegurará la frontera" y "reducirá la carga de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza"; sin embargo, según María Gabriela Trompetero, investigadora y docente en migraciones de la Universidad de Bielefeld, Alemania, estas medidas restrictivas tienen el efecto contrario.

"Si bien medidas restrictivas como el Título 42, aprobado por Donald Trump, o las deportaciones de venezolanos iniciadas por la administración Biden en 2022, redujeron inicialmente el flujo de desplazados hacia Estados Unidos, los datos muestran tes no ha hecho lo suficiente. De



PRESIDENT JOE BIDE

Además, "la implementación de estas medidas restrictivas solo fortalece a los grupos que operan al margen de la ley, quienes se aprovechan de la necesidad de desplazamiento de las personas migrantes y refugiadas, ofreciéndoles rutas más peligrosas y costosas", agregó la analista.

El equipo de campaña de Donald Trump, adversario de Biden para las elecciones, opinó que esta medida no está diseñada "para la seguridad fronteriza". Según su apreciación, la solución está en el retorno a las políticas de "tolerancia cero". Durante el régimen del Título 42, que aprobó Trump en marzo de 2020 y se mantuvo hasta 2023, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. cerca de 2,8 millones de personas fueron expulsadas del país.

Por su parte, Biden ha tratado de frenar los cruces trabajando en coordinación con México y otros países para reducir los flujos migratorios mediante políticas económicas y aplicación de leyes menos restrictivas que las de Trump; no obstante, las encuestas revelan que para los votan-



trol de la frontera y de la política migratoria y de refugio".

"Esta decisión refleja las tensiones entre los regímenes internacionales de protección y la soberanía estatal. Esto ocurre frecuentemente en países donde ciertos grupos políticos estigsin una opción viable para buscar seguridad", dijo la Acnur.

Conforme al plan, la restricción se levantará cuando los casos disminuyan a 1.500 diarios, donde la última vez que se registró esa cifra fue en julio de 2020, durante la pandemia de covid-19.





## Bogotá

Las metas de consumo no se han alcanzado

# ¿Basta con el racionamiento? Los reparos frente a la mitigación de la crisis hídrica

En el Concejo se tenía previsto un debate de control político por el manejo de la crisis del agua, pero lo aplazaron. No obstante, los reparos que lo motivaron se mantienen. La concejal citante, Heidy Sánchez, habló sobre las dudas frente a las actuales estrategias y de cómo se debería asumir la crisis a futuro, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y los proyectos venideros.



CAMILO ERNESTO TOVAR PUENTES ctovarp@

elespectador.com

@causasperdidaz

Los reparos frente al manejo de la actual administración a la crisis del agua que atraviesa Bogotá, llevó al Concejo a programar este martes un debate de control político, para ahondar en la estrategia. No obstante, como la sesión estaba planeada de manera virtual y el tema es de crucial importancia para el futuro de la ciudad, tanto la bancada citante como los concejales que iban a intervenir consideraron que era necesaria una sesión presencial. Por esta razón optaron por aplazar el debate hasta el próximo 15 de junio, fecha en la que esperan resolver todas las dudas.

Y es que, si bien, el sistema Chingaza se viene recuperando lentamente, gracias a la estrategia del racionamiento y las lluvias de estos días, aun hay preguntas por formular. Temas como la reducción de los niveles de consumo en los hogares; la efectividad de las campañas pedagógicas; la aplicación de sanciones; el porqué no se tomaron medidas correctivas con más tiempo, y la manera en que el Plan Distrital de Desarrollo afrontará el tema a futuro, hacen parte de ese listado.

"El debate se pensó desde que se inició el racionamiento, al percatarnos, primero, que las medidas respecto al desabastecimiento de agua debieron haberse tomado mucho antes. El descenso de los embalses se venía evidenciado incluso desde la última

alcaldía de Enrique Peñalosa. Durante el gobierno de Claudia López, según datos del Acueducto, la situación se tornó más crítica por la alta demanda de agua, a propósito de la pandemia y las implicaciones del Covid-19", señaló, en diálogo con El Espectador, la concejala Heidy Sánchez (Pacto histórico), citante del debate.

En octubre de 2023, el Ideam generó alertas por las posibles consecuencias del Fenómeno de El Niño, el cual fue declarado oficialmente el 4 de noviembre. Ante la posibilidad de que este se extendiera, se constituyó el documento Plan de Preparación y Contingencia, el cual identificó el riesgo por afectación del servicio de agua y el posible desabastecimiento en Bogotá. "Entonces, si desde el 2023 se conocía el riesgo e, incluso el 27 de enero el Gobierno Nacional declaró situación de desastre nacional, ¿por qué la administración se esperó hasta el 10 de abril para hablar de racionamiento y desabastecimiento?", se pregunta Sánchez. Índices de consumo y pedagogía

Otra arista que planteará el debate de control político tiene que ver con los índices de consumo y la pedagogía para disminuirlo. Según el Distrito, si bien para el lunes 3 de junio el nivel de sistema Chingaza llegó al 31,28% (frente al 27,82%, de la semana pasada), lo que demuestra su recuperación, a la fecha sigue sin lograrse la meta de consumo en los hogares de 15 metros cúbicos por segundo (m3/s). Salvo un día (13 de mayo), que llegó a 14,86% m3/s, el consumo promedio actual bordea los 16 m3/s, cifra que, pese a estar lejos de los 17,39 m3/s registrados antes del racionamiento, sigue estando lejos de la meta.

Eso sí, al analizar el consumo desde el



Tanto la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, como el alcalde Carlos Fernando Galán vienen informando de manera constante los avances de la estrategia que puso en marcha el Distrito./EFE

11 de abril a la fecha, se evidencia que los días en los que la ciudad más se aproxima a la meta son los días de descanso, como los festivos, en los que los hábitos de consumo varían y un porcentaje importante de personas sale de la ciudad.

"El principal consumo de agua está en las viviendas, puntualmente en las labores de aseo. Y en ese sentido, más allá de la pedagogía en redes sociales, no se evidencia una estrategia concreta. Insistimos en que la pedagogía se enfoque en las zonas residenciales, comerciales e industriales, donde mayor consumo hay. El énfasis en la reutilización de agua debe ser fundamental y diario", agregó la concejala del Pacto Histórico.

María del Pilar García Pachón, experta

administración Distrital esperó hasta el 10 de abril para hablar de racionamiento y desabastecimiento aún sabiendo que los embalses estaban en niveles críticos desde el 2023?".

Heidy Sánchez, concejal.

en derecho de aguas y profesora de la Universidad Externado de Colombia, señala, además, que las campañas tendrán que ser impulsadas, no solo por la Alcaldía, sino desde todos los sectores productivos. Por ejemplo, en los programas de responsabilidad social de las empresas es oportuno tomar medidas, para mejorar el comportamiento de la empresa en relación con el cuidado del agua.

"En el objetivo cuatro del Plan de Desarrollo, 'Bogotá ordena su territorio y avanza en acción climática', no hay medidas contundentes. Se llegó a hablar, incluso, de navegabilidad del río Bogotá, cosa que están muy lejos de la realidad. Las medidas para el abastecimiento están pensadas en clave de racionamiento. En varios artículos, aprobados a última hora, se habla del respeto al ciclo hidrológico y la reutilización de agua lluvia, por ejemplo, así como la construcción de Tibitoc y la PTAR Canoas".

Peromedidas contundentes a futuro, como la posibilidad de la construcción de Chingaza 2, se descartaron. Como lo confirmaron las secretarías de Planeación y de Hábitat. "A nosotros nos preocupa que la construcción de Chingaza 2 implica un gran porcentaje del agua que viene de la Orinoquía y que surte otros territorios. Entonces, creemos que quitarle agua a la región es irresponsable por

#### Protestas de campesinos e indígenas en Bogotá

En la mañana de ayer, representantes de comunidades indígenas y campesinas, se tomaron la sede de la Nunciatura Apostólica, para exigirle al Gobierno Nacional garantías de seguridad en sus territorios.

Comunidades campesinas.

pueblos afro e indígenas, entre otros, se movilizan con el objetivo de denunciar "la arremetida genocida paramilitar en sus territorios, razón por la cual nos hemos declarado en emergencia humanitaria desde abril de 2019", según indicó el Congreso de los Pueblos, organización social que agrupa a las comunidades que hoy se encuentran protestando. Al cierre de esta edición, representantes de la organización se encontraban reunidos con el Ministerio del Interior para llegar a un acuerdo.



parte de la ciudad, opinión que, además, comparte el alcalde Galán", señala la concejala.

#### Sanciones

El anuncio del Distrito de implementar sanciones a quienes despilfarren agua se empezará a ver reflejado hasta el mes de julio, dada la condición de cobro bimensual que realiza el Acueducto, según indicó Natasha Avendaño, gerente de la entidad. Estas sanciones, si bien pueden generar impactos positivos, se entienden como medidas pensadas para el corto plazo, que pierden impacto una vez se superen la contingencia del momento. Por otro lado, puede recaer en sectores populares, que no necesariamente estén malgastando el líquido.

"Las sanciones afectan a sectores populares de la ciudad. Por ejemplo, en una casa viven tres familias o hay tres unidades habitacionales, las cuales no tiene contadores separados, porque cada uno cuesta entre cuatro y cinco millones de pesos. En esas circunstancias, puede que el ahorro se acate, pero no se evidencia por las condiciones sociales. Sin embargo, si nos ponemos en una lógica alarmista, que indique que el agua se va a acabar, las sanciones pueden ser útiles, teniendo en cuenta lo anterior", indicó Sánchez.

Según lo anunciado por la administración, habrá sanciones para quienes se cumpla el debate de control tenga un panorama más claro.

sean sorprendidos malgastando agua en labores como lavado de carros, bicicletas, motos o fachadas, al igual que aquellos que contaminen fuentes hídricas, sean ríos, quebradas, páramos, humedales o cualquier otro afluente o reservorio. Las sanciones, de acuerdo con la Alcaldía, pueden ir desde una amonestación hasta una multa de \$694.000. Si la persona es reincidente, puede llegar a \$1.213.000.

Finalmente, la concejal Sánchez señala la necesidad de que las obras que a futuro se establezcan en la ciudad, contemplen la situación hídrica. "Por ejemplo, con el tema de la ALO Norte sería clave un enfoque distinto. Nos dicen que están conscientes de la emergencia climática y de los ciclos hidrológicos, pero vamos a eliminar conexiones entre humedales y a afectar la reserva Thomas Van der Hammen, por la construcción de una avenida de 12 carriles. Dicen que no se van a afectar, pero lo cierto es que con la vía llega la urbanización y ahí todo es más complejo".

Mientras el racionamiento se mantiene y la meta de consumo se incumple, lo cierto es que cada día sin agua en algunos sectores de la ciudad debe ser un momento para reflexionar: ¿Qué hacer para garatizar el agua a futuro? Se espera que una vez se cumpla el debate de control político, se tenga un panorama más claro.





### Información al servicio de la gente

Donde la justicia se enfoca en atender las necesidades de los ciudadanos que día a día buscan acceder a este derecho, en territorios vulnerables y zonas rurales del país.

#### Siguenos aquí

(3 @ @eejusticiainclusiva

@EEjustinclusiva

@UsaidColombia

#### Visitanos aqui



Una iniciativa:

Con el apoyo:









Justicia Inclusiva

www.elespectador.com/justicia-inclusiva/ #Justiciainclusiva

@EEjustinclusiva



## Justicia Inclusiva

La caracterización es clave

## Retos para investigar violencia contra población LGBTIQ+

Aunque existen herramientas para investigar la violencia en contra de la comunidad, todavía hay serios vacíos institucionales.



DAYANA VALBUENA

En Cali, el pasado 2 de junio, comenzó la conmemoración de la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+ con una marcha que reunió a más de 300.000 personas que, al unísono de cantos y gritos, exigieron una vez más garantías para vivir con dignidad.

María del Pilar Escobar, conocida como la madre Twiggy, una mujer trans caleña, fue una de las marchantes. Sus compañeras la conocen por dedicar su vida a visibilizar las barreras que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Su voz se unió a las que pedían respuestas y protección ante los casos de violencia por prejuicio. La mayor exigencia es que la Fiscalía investigue los casos con un enfoque diferencial y que pueda identificar las violencias que se ejercen contra esta población.

Durante más de 20 años, Twiggy ejerció la prostitución en las calles de su ciudad. A cuestas lleva una historia de maltratos que la convirtió en la representación de una población que, según registros de la Defensoría del Pueblo, es de las más vulneradas en Colombia. "Ejercer el trabajo sexual como mujer trans es vivir con el miedo de no saber cuándo van a acabar con tu vida, los crímenes que cometen en nuestros cuerpos son muy distintos", menciona en entrevista con este medio.

Ella sabe lo que es enfrentar la persecución de la sociedad civil, pero también de entidades como la Policía, por elegir una vida dife- denuncias.

Twiggy Fundación, un colectivo Administrativo Nacional de que les brinda a las mujeres trans herramientas para defender la justicia y la equidad social. Este camino lo ha compartido con otras lideresas, pero tanto a ella como a sus compañeras les han representado amenazas y persecuciones.

Según datos de la Fiscalía, entre 2022 y 2024 se registraron 42 casos de amenazas contra líderes LGBTIQ+ v solo entre el 2 de enero y el 15 de mayo de este año, la entidad recibió siete denuncias. Además, los departamentos más críticos, según sus cifras, son Atlántico y Cauca, con 11 amenazas, cuatro en Sucre y tres en Bogotá. Estos registros han obligado a que las organizaciones de defensa de derechos exijan procesos de indagación que ayuden a identificar cómo se ejerce la violencia contra personas de la comunidad.

"En Colombia, el mayor problema que se ha tenido históricamente es en la estructura del derecho. A pesar de los avances, carecemos de capacidad investigativa en esta población, por eso a través del litigio buscamos erradicar esas barreras", afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

La falta de un enfoque diferencial ha llevado a que la caracterización y los registros de esta población sean casi nulos. Por

Según datos de la Fiscalía, entre 2022 y 2024 se registraron 42 casos de amenazas contra líderes LGBTIQ+. Entre enero y mayo se registran siete

rente. Ese rechazo la llevó a crear ello, en 2023, el Departamento Estadística (DANE) realizó por primera vez el "Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia", en el cual 5.686 personas se autoidentificaron como población LGBTIQ+. Sin embargo, la entidad reporta que existen más de 500.000 ciudadanos de esta comunidad en el país. Por eso, ese primer registro se dio con el fin de disminuir la brecha de censos que los identifican y poder brindarles a otras instituciones información que sirva en la creación de políticas públicas que garanticen la protección de sus derechos.

> Medidas como estas abrieron el camino para que la Fiscalía, en alianza con la organización Caribe Afirmativo y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), lanzaran en octubre de 2022 una "Guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas". Este documento brinda un direccionamiento específico a todos los fiscales del país para que, en las etapas de investigación penal, incorporen un enfoque diferencial con el fin de determinar los patrones de violencia que se ejercen contra la comunidad.

> Aunque la guía se encuentra todavía en fases de aplicación, su objetivo es claro: darles herramientas al Estado y a sus servidores para prevenir, investigar y sancionar los crímenes de odio contra esta población. No obstante, los colectivos exigen mucho más. Por tal razón, en marzo de 2024, la Fiscalía creó el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación



Atlántico y Cauca son los departamentos más críticos en materia de amenazas a líderes LGBTIQ+, según la Fiscalía. / Archivo Particular

de las Víctimas, que también se da como respuesta a la ola de asesinatos de las que fueron víctimas 12 mujeres trans en el primer medio año de 2024. Cuatro de ellas eran de Cali. Twiggy las conoció. "La partida de ellas nos demostró, una vez más, por qué nunca será opción no salir a la calle a gritar", dice.

Según Danne Aro Belmont, directora del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), una organización que desde Bogotá realiza litigio estratégico para esta población, cada vez que una persona de la población muere, inicia una larga lucha en la búsqueda de justicia. Una que se resume en encontrar derechos que protejan

nente riesgo.

Danne ha librado esa batalla por todas sus compañeras y compañeros que han fallecido en el camino. Desde 2008, a través de la fundación GAAT, se han desarrollado trabajos de incidencia para que las instituciones transformen las dinámicas sociales y puedan existir estrategias que garanticen un acceso a la justicia para quienes estén enfrentando discriminación o puedan sufrir algún tipo de crimen de odio por su identidad de género u orientación sexual, lo cual se nombra como litigio estratégico.

La organización Colombia Diversa también se dedica a esta labor. Desde hace 20 años, la ONG Sexual y/o Identidad de Género la vida de quienes están en inmi- representa judicialmente a per-

### Nuevo repositorio de Tengo Ganas para la promoción de la justicia

La Fundación Tengo Ganas, ubicada en Santander de Quilichao, Cauca, presentó su nuevo repositorio digital de estrategias de comunicación para la promoción de la justicia, especialmente en Cauca y Valle del Cauca.

Esta herramienta nació con el fin de compilar los productos desarrollados con

el apoyo del Programa de Justicia Inclusiva de Usaid para mejorar el acceso a la justicia de la población y que exista confianza en los funcionarios e instituciones del sector judicial.

La iniciativa alberga un museo virtual, en el que se incluyen galerías fotográficas realizadas en zonas vulnerables

apartadas de Cauca, Cali y Buenaventura; herramientas pedagógicas, como pódcast, artículos y cartillas de formación que se compartieron y socializaron con los colectivos de comunicaciones, y los resultados de los cineforos, en los que se mostraron cortometrajes cuya producción se hizo en territorio.

Construimos este repositorio para mejorar ese acceso a todos los contenidos del programa".

Óscar Casarán, Fundación Tengo



sonas víctimas de violencia por prejuicio. Desde 2019, pertenecen a la Red de Litigantes LGBTIQ+ de las Américas, la cual reúne a organizaciones de distintos países para representar casos de violencia sistemática de esta población y, a través del litigio, cambiar las leyes y políticas, y obtener

reparaciones colectivas. "En Colombia hemos avanzado en decisiones judiciales que favorecen a esta comunidad. El litigio nos permite sentar un precedente y demostrar que la violencia ha sido sistemática, así que se deben tomar decisiones que protejan no solo a una persona, sino a varias", comenta Beldys Hernández, coordinadora del área de Diversa.

En este camino de representación jurídica y litigio se han encontrado algunas respuestas en la Fiscalía con el Grupo Nacional de Trabajo que investiga este tipo de crímenes. El Espectador habló con su coordinador, Mauricio Noguera. "Somos conscientes de los llamados que ha hecho la sociedad civil. Por eso, desde marzo, en este grupo de trabajo la prioridad es caracterizar a esta población y hacer seguimiento a los procesos judiciales para que la investigación avance en Medicina Legal y en la Fiscalía", afirma. Con estos procesos, el fiscal menciona que no solo se busca el avance en patrones crimina-

se pueda intervenir en las imputaciones para que el juez que esté llevando el caso tenga en cuenta en qué condiciones se cometió el homicidio.

Noguera, por ejemplo, menciona que si bien existe un alza en los homicidios contra mujeres trans, a los hombres homosexuales igual los están matando. "Al menos nueve situaciones de homicidio a hombres gais tenemos registradas en la Fiscalía este año. Y nos hemos dado cuenta de que es muy importante adelantar pericias técnicas para identificar al victimario", precisa.

Uno de los avances que ha tenido el Grupo en estas investigaciones ocurrió en abril de litigio estratégico de Colombia les, sino que en la etapa de juicio este año en Medellín. Allí iden- unió a la Fundación Santama- venga la violencia por prejuicio.

Un centro transitorio puede garantizarle a una mujer trans su vida mientras el agresor enfrenta el proceso judicial, de una u otra manera es brindarle un acto de justicia".

Ulises Medina, lideresa trans

tificaron a algunos victimarios a través de muestras anales. Este tipo de prácticas forenses, según Noguera, se habían realizado muy pocas veces en esta población. Hasta ahora se está solicitando que, durante las etapas de la indagación, los fiscales incorporen datos que den luces para comprender si la violencia que sufrió el hombre o cualquier persona LGBTIQ+ estuvo fundada en su orientación sexual o su identidad de género.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, comenta que "la violencia por prejuicio comienza a tener similitudes, por ejemplo en los lugares donde ocurren los asesinatos o las horas en las que se comenten estas agresiones. Hay un uso exagerado de armas blancas o corto punzantes y los impactos son en zonas del cuerpo (senos, vagina o pene) que demuestran un desprecio por su orientación". Identificar estos prejuicios discriminatorios es una manera de hallar justicia para las vidas que han sido silenciadas. Vidas que han carecido de registros que los identifique en la sociedad y vidas que, aunque a que ya no están, siguen siendo nombradas en sus colectivos.

Ese desprecio del que habla Castañeda lo ha vivido Ulises Medina, una lideresa trans afro que tuvo que pagar en la cárcel una condena de 18 meses. En 2018, según cuenta, fue víctima de un engaño. Cuando iba a viajar a Europa, una amiga le dijo que debía llevarle un encargo. "Ese encargo era un bolso con dos kilos de cocaína", comenta Ulises. Esto la obligó a estar ocho meses recluida en la cárcel La Modelo y siete meses en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, Valle del Cauca.

Cuando salió de prisión, volvió a ejercer el liderazgo para que su población cuente con una vida digna, sin embargo, ese error por el que había cumplido una condena, le costó el rechazo de otras personas LGBTIQ+ en Cali. Ese momento lo recuerda con gran desolación; para Ulises, sentirse discriminada por sus propias "hermanas" es borrar el legado de lucha que sus antepasadas han hecho.

Sin embargo, esa no fue excusa para abandonar el camino. Se

ría, una organización caleña en la que desarrollan procesos encaminados a la garantía de una ciudadanía digna para mujeres trans y personas con orientaciones sexuales diversas, y desde allí se ha encargado de buscar espacios de dignificación para su población. Esta fundación, desde hace unos años, brinda atención jurídica y psicosocial para salva guardar la vida de las identidades diversas y también les restablece los derechos a quienes han sido violentados.

La fundación, apoyada por el programa Justicia Inclusiva de Usaid, ha logrado converger con diferentes instituciones de la ciudad. Una de esas es la Fiscalía, con la que han realizado recorridos en zonas de tolerancia para conocer las situaciones de riesgo a las que están expuestas las personas LGBTQ+ y cómo se les puede garantizar la vida. Sin embargo, Ulises revela que su gran preocupación es que en la actualidad la capital vallecaucana no cuenta con casas de refugio donde las personas de esta población puedan estar temporalmente mientras se resuelven las investigaciones judiciales.

Las Casas Refugio son lugares que brindan acogida de manera transitoria y gratuita a víctimas de violencia de género en el ámbito público y privado que estén en riesgo de feminicidio. En Bogotá, actualmente, existen seis, así que Ulises espera hallar recursos y unión con otras organizaciones para llevar esta propuesta a su ciudad, ella afirma que "un centro transitorio puede garantizarle a una mujer trans su vida mientras el agresor enfrenta el proceso judicial, de una u otra manera es brindarle un acto de justicia".

Con este panorama, colectivos defensores de derechos con representantes como Twiggy y Ulises saldrán el próximo 28 de junio a la gran Marcha Nacional del Orgullo LGBTIQ+ para poner en discusión los retos que siguen enfrentando para acceder a la justicia y harán un llamado a las instituciones para que las investigaciones que se realicen en torno a ellos brinde herramientas para la creación de políticas, normas y procesos de incidencia que pre-

#### Turismo en breves

#### Aterrizó Emirates

Por primera vez, la aerolínea Emirates aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, este lunes 3 de junio. La compañía hizo su entrada con un vuelo inaugural de Dubái a Bogotá, con escala en Miami, marcando el inicio de un vínculo histórico.

#### Destacada unión

Despegar anuncia una alianza con **Shakira** dentro de su nueva campaña: Soñar, elegir, viajar. Una colaboración que marca un hito, fusionando dos potencias con un objetivo en común: inspirar y conectar a las personas a través de experiencias memorables.



/ Cortesia: Despegar

#### Avianca lanza rutas

Avianca anunció, a partir de junio, cuatro nuevas rutas desde Medellín a Aruba, Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile, lo que sigue impulsando a Colombia como punto de conectividad regional con las Américas.

#### Nueva experiencia

El restaurante Jairo, de W Bogotá Hotel, lanza Agasajo, una propuesta gastronómica que busca revolucionar la manera en que los comensales interactúan con el espacio y entre sí, convirtiendo cada reunión en una celebración auténtica, enraizada en la tradición colombiana.

### Mundo Destinos

Se han logrado números históricos

## Turismo receptivo: clave para el desarrollo sostenible de Colombia

¿Qué es, cuál es su importancia y por qué se destaca el país? Conozca algunas de las cifras más relevantes de este nicho del sector turístico y sus principales pilares.



MARÍA ALEJANDRA CASTAÑO CARMONA

mcastano@elespectador.com
@Malecc1

El turismo receptivo para Colombia ha sido un aspecto fundamental en el crecimiento de la entrada de divisas, inversión extrajera, promoción de las regiones y generación de estrategias para fortalecer la competitividad de los prestadores de productos y servicios turísticos.

Según ONU Turismo, este nicho abarca el conjunto de personas no residentes que viajan a determinada región con el fin de divertirse o a realizar alguna actividad específica. Este engloba los planes llevados a cabo por el visitante en dicho espacio, como salidas a restaurantes, monumentos históricos, playas, zonas de piscina, museos, teatros, tiendas y lugares emblemáticos, entre otros.

Vale la pena resaltar que, así como comparte Ostelea, Escuela Internacional de Management en Turismo, algunas de las figuras encargadas de los viajes receptivos y de hacerlos exitosos son las administraciones públicas, las agencias de viajes y todos sus proveedores, los guías turísticos y, en general, todo aquel que esté implicado en los servicios de la industria del turismo, lo que evidencia la importancia de este nicho para el desarrollo económico de un país.

En este sentido, es una gran noticia que Colombia se destaque por la llegada de viajeros internacionales. En 2023, este renglón del sector logró cifras históricas y se consolidó como uno de los que mayor impulso le dio a la economía colombiana al reportar 5'869.869 de visitantes no residentes, de acuerdo con la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base en lo informado por Migración Colombia y las Sociedades Portuarias de Santa Marta y Cartagena, superando los registros de viajeros provenientes del exterior de los últimos cuatro años.

Según el informe, los visitantes no residentes entre enero y diciembre de 2023 son un 24,3 % más que los recibidos en 2022, superan en 173,6 % a los de 2021 y reportan un aumento de 29,6 % con respecto a los de 2019.

De igual manera, este año empezó con buenos resultados, ya que, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el primer trimestre del año los viajeros que llegaron a Colombia fueron 1,6 millones, lo que se traduce en un repunte del 7,6 % frente al mismo período del año pasado.

Según lo reportado por la cartera, los principales destinos en el país son Bogotá (36,7 %), Antioquia (23,8 %) y Bolívar (21 %). Los mayores aumentos registrados durante el primer trimestre del año se evidenciaron en Antioquia (25,9 %), Bolívar (23,9 %) y Quindío (19,8 %).

Cifras manejadas por Migración Colombia indican que los principales países de procedencia de estos visitantes son Estados Unidos (26,6 %), Ecuador (7,3 %) y México (7,2 %).

"El turismo receptivo en Colombia es tan importante como el petróleo o el café, teniendo en cuenta que en 2023 el ingreso de divisas al país estuvo en US\$9.028 millones, según el DANE. Pero no solo debemos fijarnos en cifras, debemos poner atención a la biodiversidad que ofrece Colombia al turista extranjero; tenemos sol, playa, naturaleza, cultura, historia, gastronomía, etc., y que tenga tanta oferta en un solo país lo vuelve una potencia y un destino obligado a conocer", asegura David Ostos, director general de la agencia de viajes Trip Reps Colombia, quien agrega: "Ahora bien, ¿cuál es el mercado más importante para Colombia? Yo considero que todos los mercados internacionales son claves para el país siempre y cuando se lleve la oferta correcta al mercado objetivo y cumplir con las expectativas, necesidades y exigencias de cada mercado".

"En los últimos años, los mercados de China, Honduras y Costa Rica son los que mayor crecimiento han tenido, pero sin duda Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para el país, según



El turismo receptivo contribuye al desarrollo económico de los destinos. / Getty Images

Migración Colombia", agrega David Ostos.

#### Expectativas para mitad de año

Entre tan buenas cifras, las proyecciones para la temporada de vacaciones de mitad de año, una de las más importantes para el país, también son buenas. Los últimos datos proporcionados por la firma

Le la primer trimestre de 2024, llegaron a Colombia 1,6 millones de visitantes no residentes; 7,6 % más que en el mismo período de 2023. Bogotá, Antioquia y Bolívar fueron los destinos más elegidos por estos viajeros, que, en su mayoría, llegaron de Estados Unidos.

consultora de turismo ForwardKeys indican que las reservas aéreas internacionales hechas por pasajeros extranjeros con destino a Colombia, de junio a agosto de 2024, han experimentando un notable aumento, pues se estima que más de 185.000 pasajeros han realizado reservas activas, marcando un incremento del 7,9 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Los principales países emisores son Estados Unidos, España, Costa Rica, Francia y Puerto Rico, y se espera que Bogotá sea la principal ciudad receptora de pasajeros internacionales durante este lapso, dando la bienvenida a más de 100.000 pasajeros. Le siguen Medellín, con 33.793 pasajeros (un incremento del 34,8 %), y Cartagena, con 26.567 pasajeros (un crecimiento del 4,9 %). Además, destinos como San Andrés, Armenia y Cúcuta muestran un incremento en la llegada de pasajeros internacionales, con crecimientos del 55,7 %, 22,4 %, y 17,2 %, respectivamente.

"La mayoría de los turistas extranje-

#### Nuevas rutas nacionales que conectan a Chocó

Satena y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) inauguraron cuatro nuevas rutas hacia Acandí, Condoto, Quibdó y Bahía Solano, en el departamento del Chocó. Las nuevas rutas iniciaron a operar el 3 y 4 de junio. Las frecuencias serán los lunes, miércoles y viernes

para Acandí desde Medellín (Antioquia), martes y jueves hacia Condoto, y martes, miércoles y jueves entre Quibdó y Bahía Solano. Según compartió la aerolínea, las aeronaves disponibles para estas nuevas rutas serán B1900, las cuales tienen capacidad

para transportar a 19 pasajeros por vuelo. En el lanzamiento de estas nuevas rutas se promovieron los destinos turísticos del Pacífico biogeográfico colombiano con la campaña "Viaja por Colombia, el país de la belleza".





ros que llegan al país por primera vez no se conforman con conocer un solo destino y se mueven por varios lugares durante su estancia. Por este motivo, es habitual encontrar reservas de un solo usuario en diferentes destinos, combinando destinos con playa, como Cartagena, San Andrés y Santa Marta, y luego deciden visitar destinos que ofrezcan planes citadinos, como es el caso de Bogotá y Medellín. Independiente del destino que escojan, la prioridad es conocer la cultura y la gastronomía local, ya que una de las mejores maneras de disfrutar un destino es saboreando sus platos tradicionales y descubriendo las raíces de cada región del país", explica María Carolina Padilla, Country Manager de Civitatis.

#### Pilares que lo fortalecen

Entendiendo la importancia del turismo receptivo en el país y las oportunidades de desarrollo sostenible que genera, pero también siendo conscientes de los retos que enfrenta y la importancia de hacerlo de miento de unos criterios de sostenibilidad".

manera responsable, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) constantemente hace capacitaciones y ejecuta diversos proyectos para asesorar a los actores de la industria.

Esto quedó demostrado en la Rueda de Negocios entre agentes de viajes y operadores turísticos de San Andrés y Providencia, que se desarrolló hace poco en el hotel Grand Sirenis San Andrés, donde se compartieron nuevas tendencias del mercado y se hicieron relaciones comerciales. Esta estrategia que realiza Anato, con apoyo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), en varios destinos del país, permite generar encadenamiento comercial, contribuyendo a la ampliación de productos dentro los paquetes que son ofrecidos a los viajeros. "Desde Anato definimos seis pilares para trabajar el turismo receptivo en el país: sostenibilidad, calidad, producto, promoción, roles y clasificación, y guías de turismo", aseguró Naudia Wilches, subdirectora de Turismo Receptivo de Anato, durante la capacitación en San Andrés.

#### Sostenibilidad

Entre tanto, la experta enfatizó en que la sostenibilidad ambiental, económica y social debe estar implícita en todo lo que se hace en el sector y compartió un decálogo construido en articulación con los miembros del Comité de Turismo Receptivo de la Asociación:

- Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
- 2. Prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; tráfico de migrantes y trata de personas.
- 3. Comercio justo en el turismo.
- 4. Abolición efectiva del trabajo infantil.
- 5. Eliminación de la discriminación en materia de empleo.
- 6. Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales.
- 7. Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, prevenir el tráfico de fauna y flora, y manejo de residuos.
- 8. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
- 9. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.
- Prevención de tráfico de patrimonio cultural.

Asimismo, Naudia Wilches contó que "desde Anato se vienen haciendo acercamientos a las entidades internacionales que cuentan con certificaciones reconocidas, que buscan ayudar a operadores turísticos y agencias de viajes a mejorar en la gestión ambiental y social mediante el cumpli-





**PRESENTA** 



Es un proyecto periodístico en el que estamos poniendo toda nuestra experiencia en periodismo científico y ambiental. Empezamos el 5 de mayo y la idea que es que nos acompañen, todos los martes, para brindarles la mejor información sobre la COP16 de biodiversidad.

#### Periodismo riguroso y crítico

#### Una mirada detallada a los meses previos a la COP16

- ¿Qué es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP) y para qué es útil?
- ¿Qué se pactó en la última COP y cuáles compromisos se esperan lograr en Cali, Colombia?
- ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los negociadores?
- ¿Qué tiene que ver la biodiversidad con temas tan cotidianos como la alimentación?
- La Amazonia: ¿qué puede esperar nuestra región más biodiversa con la COP16?

#### Todos nuestros esfuerzos puestos en lo que pase en Cali

- Un cubrimiento detallado de cómo avanzan las negociaciones y qué se pacta.
- ¿Se cumplieron las expectativas que esperaban los científicos?
- Entrevistas todos los días con personajes claves en la COP16.
- Información detallada de los informes que se presenten en el evento y muestren la importancia de nuestras especies y ecosistemas.

#### La discusión sigue después de la COP16

- ¿Qué enseñanzas dejó esta COP para Colombia y el mundo?
- ¿Qué desafíos quedaron para la próxima cumbre?
- ¿Quedaron algunas deudas pendientes?



Visita nuestra página web, un espacio que alojará toda la información periodistica y audiovisual

Apoyan:













#### El sector lácteo en cifras

Producción de leche: fue de 7. 097 millones de litros en 2023, bajó el 5 % frente a 2022.



Acopio formal:

3.327 millones de litros en 2023 y

millones de litros entre enero y marzo de 2024, **7,5 %** más que en el mismo periodo del año pasado.



#### Precios:

estas son las variaciones entre abril de 2023 y 2024:



> Otros derivados de la leche se encarecieron el **5.85** %.

actualmente la industria está teniendo de 23 a 30 dias.

Inventarios

de leche:

Fuente: Fedegán, USP del Ministerio de Agricultura, Raddar, DANE y Asoleche.

## Negocios

Entrevista

## Bajo consumo, informalidad y altos costos: los retos de la industria láctea

Ana María Gómez Montes, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), habla del panorama económico del sector, sus desafíos y oportunidades.



MARÍA CAMILA RAMÍREZ CAÑÓN mcramirez@

elespectador.com **X** @MCamilaRamirezC

El sector lácteo es el responsable de una enorme cantidad de productos que consumen los colombianos todos los días. A pesar de su relevancia en la canasta familiar, ha caído el consumo de leche durante los dos últimos años. Esto ha puesto en aprietos a la industria, que tiene altos inventarios de este producto.

Hablamos con Ana María Gómez Montes, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), sobre los retos y problemas que hay en este sector, clave para el agro, pero también para la nutrición de los colombianos.

#### ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta el sector?

Un desafío sumamente importante es el incentivo del consumo y mejorar la nutrición. El consumo ha caído en los últimos dos años: en 2022 bajó el 9 %, en 2023 el



Ana María Gómez Montes. / Archivo particular

6 % y en lo que va de 2024 la recuperación ha sido muy discreta. Entonces, hay que mejorar ese consumo por dos razones: favorecer económicamente la cadena y por la nutrición, ayudar a cumplir el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) del hambre cero.

### ¿Cuáles son las razones que explican la caída del consumo?

Hay varios factores que explican la caída y difícil recuperación. La principal no es exclusiva del sector lácteo, se trata de la situación económica del país. El poder adquisitivo del consumidor se ha visto impactado y se ha reducido la compra de este componente, que es tan importante en la canasta básica familiar. Además, estamos viendo nuevas tendencias o modas que desaconsejan el consumo de lácteos y recomiendan otras bebidas de origen vegetal.

En el último año los precios de los alimentos han ido bajando, hay empresas que han optado por reducir el costo de sus productos. ¿Qué ha pasado con el costo de la leche?

Entre 2021 y 2023, el índice de precios que la industria pagó al productor tuvo un incremento del 90 %. Eso es muy alto y se da porque en ese tiempo se vio reflejado el impacto mundial: la pospandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania incrementaron el costo de los insumos en toda la cadena. A pesar de las dificultades, la industria hizo un esfuerzo muy importante para no trasladar todo ese impacto al precio del consumidor final, porque la estructura de costos fue muy grande.

A pesar de eso, el índice de precios al consumidor (IPC) de la leche, en el mismo período, aumentó un 65 %. En el último año, el precio de la leche ha sido más estable y solo ha subido el 2,1 %, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Mientras que entre 2022 y 2023 el aumento había sido del 27 %. La industria está haciendo unos

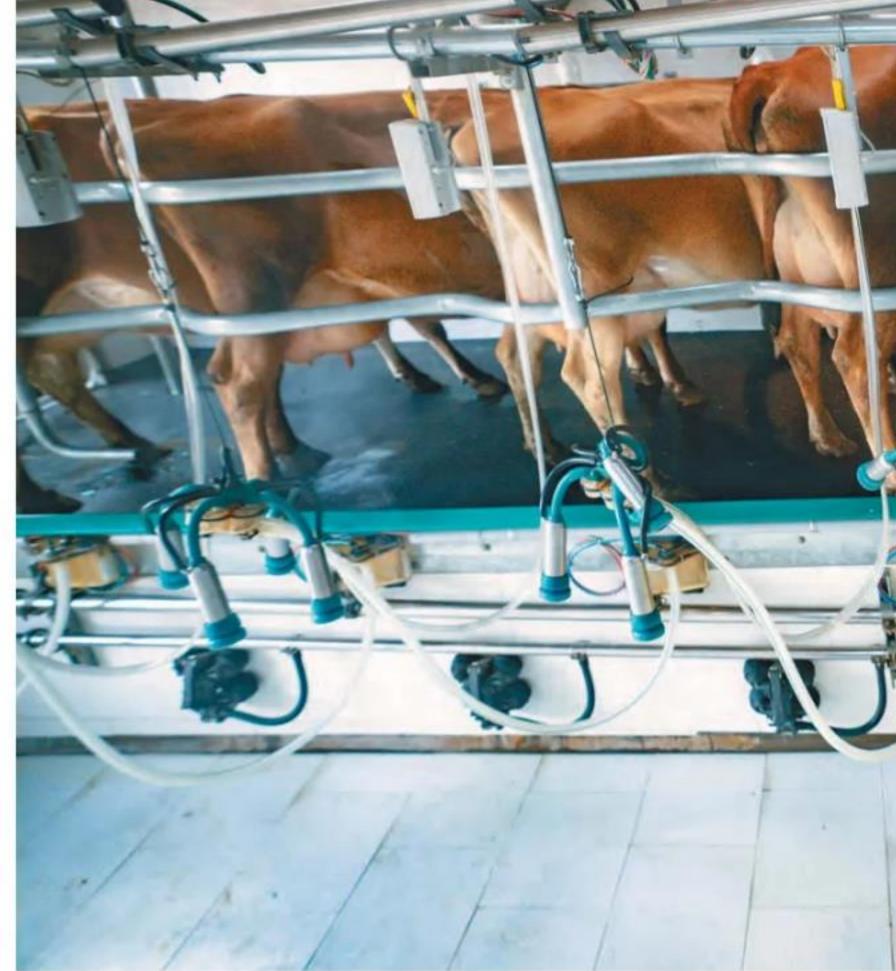

Cerca del 50 % de la producción de la leche en Colombia se compra y se procesa por el canal informal. /Getty Images

esfuerzos grandes porque entiende bien que, si no se reactiva el consumo, se genera un efecto dominó que perjudica a todos, incluyendo al ganadero.

#### ¿Hay alguna posibilidad de que la industria baje los precios para incentivar el consumo?

Como gremio no podemos hablar de las estrategias de cada afiliado. Lo que sí puedo decir es que hay un factor adicional y son los inventarios. En este hay un promedio de 23 a 30 días de inventario, un número muy alto para tratarse de un alimento perecedero. Estamos hablando de más de 200 millones de litros de leche equivalentes en stock. Entre febrero y marzo hubo importantes descuentos en almacenes de cadena para rotar los inventarios. Además, el año pasado entraron algunos impuestos a ultraprocesados, lo que hace que la estructura de transformación industrial esté soportando presiones más altas, por lo que es más difícil ver una disminución de precios al consumidor.

#### ¿Qué otras estrategias tienen para incentivar el consumo?

Estamos trabajando en una campaña de incentivo al consumo de orden nacional, como la tienen otros productos. Para ello necesitamos una integración de toda la cadena, porque hacerlo por separado no será igual de efectivo y se requiere una inversión bastante alta.

#### Respecto a los inventarios, ¿por qué están tan altos y qué están haciendo para disminuirlos?

Básicamente, la razón es la caída del consumo. Lo que hemos hecho es darle usos alternativos, pulverizar la leche y venderla como materia prima para otros productos como galletas, confites y chocolates. Y buscamos también impulsar nuevos productos de portafolio para que se pueda rotar el inventario.

### ¿Cuál es la relación de la industria con el mercado informal de leche?

En Colombia, cerca del 50 % de la producción de la leche se compra y se procesa por el canal informal. Eso hace que la calidad no sea buena. En la medida en que se pueda ayudar a que las pequeñas comunidades se asocien e industrialicen para que generen derivados que absorban la producción cuando el consumo cae.

La informalidad es un problema estruc-

#### Así va la inclusión financiera en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades presentaron el Reporte de Inclusión Financiera 2023. Este análisis busca medir el acceso y uso de productos financieros en Colombia. Paola Arias, directora

de Banca de las Oportunidades, destacó los avances: en 2006 había 28 millones de adultos y solo 14 millones tenían al menos un producto financiero. para 2023, de los 38 millones de adultos, 36,1 millones tenían al menos un producto.

El indicador de acceso es de 94.6 %, 19 de cada 20 adultos en el país tienen al menos un producto o servicio financiero. Entre 2022 y 2023,1,4 millones de personas entraron al sistema financiero y la cuenta de ahorros es el producto más popular.



tural. Nosotros como la parte formal, más que atacar ese fenómeno, estamos dispuestos a generar programas que ayuden a volverla productiva. Colombia no es autosuficiente en leche, solo producimos el 89 % de lo que se consume en el país. En la medida en que se puedan superar las brechas de informalidad se mejoran la productividad y calidad. Para ello se necesita el apoyo de todo el sector y el Gobierno.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) es enfática en su descontento con los precios que les dan a los productores y de las pérdidas que eso les genera. ¿Cuál es la perspectiva de la industria al respecto?

Fedegán es un gremio colega con el que trabajamos mucho en los programas que estamos liderando desde Asoleche. Su presidente, José Félix Lafaurie, ha hablado de que pagan alrededor de los \$1.000 el litro, pero es respecto a toda la producción nacional. Nosotros, desde la formalidad, pagamos el precio regulado por el Gobierno. En marzo de 2024 el precio base por litro, con bonificaciones obligatorias, se situó en \$1.840 promedio nacional, mientras que con bonificaciones estamos en el camino.

voluntarias alcanzó los \$2.042 por litro. Pero nosotros no le podemos comprar a los lecheros que no garanticen la sanidad e inocuidad del producto porque debemos cumplir las leyes sanitarias. Ellos lo que pueden es venderla informalmente a la mitad del precio establecido.

#### ¿En qué lugares del país hay mayor acopio formal de leche y por qué?

El primero es Antioquia con el 37 %, le siguen Cundinamarca con el 28 %, Valle del Cauca (8%), Boyacá (8%), Cesar (4%), Nariño (4 %) y Caquetá (3 %). Tiene mucho que ver el acceso en términos de infraestructura vial. las razas de las vacas y su alimentación.

#### ¿Cuál es la apuesta que tienen frente al desarrollo de productos derivados de la leche?

La industria formal le dedica mucho tiempo y recursos a la innovación y desarrollo de nuevos productos. La leche es un alimento muy versátil y cuenta con un amplio portafolio. Tenemos un sector variado, aunque tenemos mucho camino por recorrer y desarrollar cuando nos comparamos con la industria norteamericana y la europea, pero definitivamente

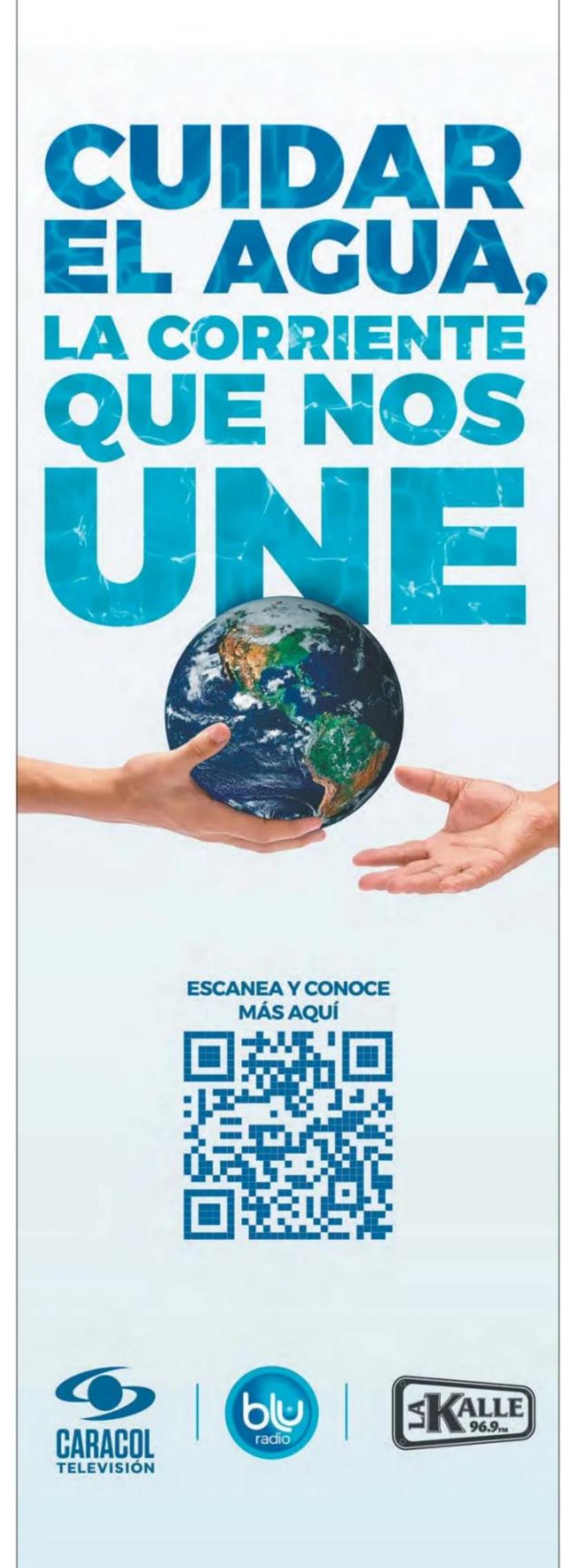

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

## La "M" de Monumental Trancón) El eterno metro de Bogotá

## Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados.

ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

### ¿Quién no leyó el Acuerdo de Paz?

L GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO Y sus aliados siguen en la tarea de confundir al país. En una declaración reciente, el presidente de la República dijo que el expresidente Juan Manuel Santos "no entendió una palabra de lo que él firmó". Esto va de la mano con las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, quien se ha convertido de oficio en el defensor de la tesis según la cual lo pactado en La Habana exige una constituyente y que para convocarla no es necesario cumplir con los requisitos que impone la actual Constitución. Cuando se hace tanto esfuerzo por malinterpretar un solo párrafo de todo lo pactado, sin atender a lo que dicen los firmantes ni lo que se discutió públicamente en los tiempos de la refrendación, salta la sospecha sobre las verdaderas intenciones de la Casa de Nariño.

En su cuenta de X, el excanciller Leyva escribió que una carta enviada por el expresidente Santos busca desconocer "un aparte esencial del Acuerdo de Paz que firmó". Esto, en su opinión, es "olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro. El sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro". Todo, para terminar diciéndole al presidente Petro:

"Es usted, acompañado del poder constituyente, quien lleva la voz del pueblo de Colombia ante el Consejo de Seguridad y quien aplica la Declaración Unilateral de Estado". Se trataría de una simple disputa entre dos personas que tuvieron involucramiento directo con las negociaciones de La Habana, si no fuera porque el presidente Petro ha defendido la tesis de Leyva y lanza declaraciones cada vez más confusas.

"Tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz", dijo el presidente Petro y en declaraciones pasadas ha hecho referencia a que los expresidentes no han permitido su cambio. Ayudando a evidenciar su propia ambivalencia, dijo: "Tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro".

Los ataques del excanciller Álvaro Leyva al expresidente Juan Manuel Santos muestran un afán por malinterpretar el Acuerdo de Paz".

Hace apenas unos días el presidente Petro había dicho que nunca había mencionado una asamblea nacional constituyente, lo que era falso. Por eso estas declaraciones entran a confundir aún más.

Esta no es una discusión sobre la posible reelección presidencial: el Gobierno ha sido claro en que no desea hacerlo. La pregunta sí es sobre la insistencia con malinterpretar el Acuerdo de Paz. Si el presidente va al Consejo de Seguridad de la ONU y adopta la tesis de su excanciller, ¿entonces nos convocarán a una constituyente bajo el argumento de que es la única forma de cumplir lo pactado? Sobre eso último, en entrevista con Blu Radio, el expresidente Santos fue contundente: "El Acuerdo es muy claro, no menciona ni mucho menos exige, porque ahora están diciendo que le exige al presidente Petro la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso no es cierto". Lo mismo dijeron Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, ex jefes negociadores de Colombia.

Durante las negociaciones, el plebiscito y la refrendación final, el compromiso público era alejarse de una constituyente. Insistimos: si el presidente Petro quiere una, la debe y puede presentar al Congreso. No hay atajos para un proceso tan importante.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### ¿Constituyente o un proyecto de Leyva y Vernot?

CECILIA OROZCO TASCÓN



EN EL GALIMATÍAS QUE VIVE EL PAÍS por la propuesta pública del presidente de movilizar "el poder del pueblo" para modificar la Carta Política, base de nuestro Estado de derecho, se halla la mano prestidigitadora de Álvaro Leyva, excanciller suspendido por la Procuraduría pero cuyo poder de influir en el mandatario sigue intacto o, incluso, se habría incrementado. En ese galimatías también parece incidir otra mano mágica: la del enigmático abogado colombofrancés Alex Vernot, de quien se conoce su antigua amistad con el presidente y sus estrechos nexos con Leyva. Como se recuerda, Vernot fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a seis años de prisión, por el delito de soborno en actuación penal. La esposa del francés fue nombrada embajadora de Colombia ante la Unesco, cargo reabierto para ella por el ya posesionado canciller Leyva, después de que esa delegación estuviera cerrada por dos décadas (ver web).

Aunque Alex Vernot vuelve a probar, hoy, las mieles del poder colombiano, tuvo que pasar una fea temporada en La Picota. Eso fue entre 2018 y mediados de 2020. Vernot compartió prisión, al menos desde media- lo creyera, en acérrimo enemigo de la JEP encendida?

dos de 2019 cuando fue expulsado de Estados Unidos, con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, tenebroso ex jefe paramilitar que fue beneficiario de la Ley especial de Justicia y Paz de 2005, un marco jurídico con el que se permitió la desmovilización de las bandas del paramilitarismo (ver web). No se sabe si Vernot y Macaco trabaron amistad en La Picota pero dos sucesos indicarían que sí: uno, el abogado-amigo de Leyva fungió, entre rejas, como vocero de un "Comité de Presos por la Verdad en Colombia",; dos, Leyva empezó a insistir, desde ese año, en que la JEP recibiera como postulados -es decir, como posibles acreedores de nuevos beneficios-a Macaco, Mancuso y otros jefes del paramilitarismo. El medio virtual Las 20rillas, cercano a Leyva, anticipó su campaña en fecha coincidente con la aparición del "Comité de Presos por la Verdad...", de Vernot: en septiembre de 2020, publicó una nota titulada "Las verdades que los paramilitares quieren contar", que narra que "tres exlíderes paras (entre ellos, Macaco) le enviaron cartas a Leyva en las que ... anticipan lo que pueden contar en la JEP" (ver web). Ese año de la pandemia, Leyva -que todavía no podía imaginarse que sería ministro de Relaciones Exteriores-inició su despliegue de propaganda para que la JEP-- recibiera a los ex jefes paramilitares (ver web).

Ya en el gobierno de izquierda de Petro, su primer canciller se ha convertido, quién

y del Acuerdo de Paz, en lo que coincide y hace coincidir al presidente con la ultraderecha uribista. El proyecto obsesivo del ahora excanciller -originado, tal vez, en su cercana amistad con Vernot y en la que este habría trabado con Macaco en La Picota, y aprovechando la confianza de Petro en el propio Leyva y en Vernot- consiste en que la JEP se someta a sus designios (los de Leyva-Vernot), o sea, destruida: Macaco, Mancuso y demás "amigos" paramilitares entran por la puerta principal de la jurisdicción especial... o entran. Es así que el exministro convirtió la Cancillería en una instancia alterna del Acuerdo de Paz: entre otros, realizó un acto que llamó "Encuentro por la verdad para la no repetición", con Macaco como figura central. Y un par de meses más tarde, tuvo una de sus ya famosas explosiones de ira por la cancelación de una cita del exparamilitar ante la JEP (ver web). Detrás de la estrambótica teoría de que es necesaria una constituyente para modificar la Carta Política, porque su texto, como está, impediría el cumplimiento del Acuerdo de Paz y, peor, del propósito de llevar la queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar el presunto incumplimiento del Acuerdo, no hay sino una retorcida y maquiavélica estrategia de Leyva craneada con Vernot. ¿Por qué el presidente Petro sigue ese libreto? ¿Es suyo o le está fallando su sentido de la alerta roja que siempre tiene

#### Nieves



### ¿Inteligencia artificial o bestialidad nacional?

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



NO SE NECESITA QUE SEIS DE LOS PLANEtas de nuestro sistema solar se hayan alineado para comprobar que todo se confabula para que, en esta esquina de América Latina, la inteligencia naturaly la vida estén condenadas a desaparecer.

Hacen su aporte puntual las violencias redivivas marcadas con la estupidez sin nombre de sus gestores, el hambre provocada por esos caníbales premodernos que son los corruptos, los crímenes ambientales que nos sacan el aire cada día, los políticos embelesados por engordar su imagen y su bolsillo contra toda prescripción lógica, los motociclistas estólidos que no escuchan por culpa de su sistema de escape de ideas y una inmensa manada de colombianos que hacen fila para hacer su contribución, en cuya concepción parecen no tener límite.

Esta semana se inscribieron el alcalde de Bucaramanga -que pide cerrar la ciudad a los extranjeros "que vienen a delinquir"-, los comerciantes, sus dignos representantes en el Congreso y los anticiudadanos que, con el reclamo del día sin IVA, reclaman, mientras les conviene, la suspensión de principios legales con la misma ligereza que cambian otros en beneficio particular.

Ya aparecían planillados los creadores de una

nueva pirámide "empresarial", pero sobre todo los ingenuos que creen que el dinero o sus intereses brotan de la tierra. También hicieron papeleo de ingreso los trogloditas que con palos y machetes decidieron limar asperezas en Soacha.

Igualmente pidieron cupito los funcionarios que, antes de tener el libreto, propusieron el control del uso de armas para evitar feminicidios y los hinchas que ya cavan sus desgracias en las finales del fútbol colombiano.

Se entiende que nuestro país ya está listo para la llegada, implementación y socialización de la inteligencia artificial. Pues, ¡bienvenida!, con tal de que su financiación, diseño, debate y entrenamiento no estén a cargo de alguno de esos connacionales en tres generaciones...

@marioemorales

reconstituyente PASCUAL GAVIRIA

Poder

COLOMBIA HACE PARTE DE LOS países de América Latina que reformaron sus constituciones en los años 90. Las sociedades, los políticos, los retos democráticos, la voz de las minorías, los anhelos de derechos, los poderes reales... Todo había sufrido cambios que las antiguas cartas, más pegadas al siglo XIX que al XX, desconocían. Las constituciones andaban de levita y sotana mientras la realidad se había sacudido el polvo del museo institucional. Brasil fue el primero en mudar y luego vinieron en seguidilla Colombia, Costa Rica, Paraguay, México, Argentina, Perú, Venezuela y Bolivia. Fueron mudas totales o parciales, pero muy significativas.

Las nuevas constituciones aprobadas tienen todas visos que podríamos llamar progresistas. Capítulos amplios de derechos sociales y mecanismos jurídicos para reclamarlos, reconocimiento de sociedades plurales y reivindicación de minorías excluidas, instituciones de democracia participativa, separación radical Iglesia-Estado, reconocimiento de tratados internacionales de derechos humanos, entidades dedicadas al control del poder ejecutivo y a la defensa ciudadana. Todas buscaban ampliar la democracia y los derechos, posibilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado v limitar los autoritarismos.

Desde hace unos meses el presidente Petro, de manera errática y confusa, ha llamado a la posibilidad de convocaruna asamblea constituyente. Lo dice un día y lo niega el siguiente. Tiene una primera línea de asesores que empujan y la cortina de los ministros que atajan. Petro, por su parte, se escuda en conceptos que solo para él parecen claros: el pueblo en modo constituyente, convocar al pueblo para que decida, que el pueblo se apersone de la democracia. Dice que habla del fondo y no de las formas, y ni el uno ni la otra quedan claros. Lo más extraño es que pide un cambio constitucional para poder aplicar la Constitución.

Lo claro es que el presidente desprecia aspectos claves de la Constitución del 91 que sus compañeros del Eme ayudaron a redactar y aprobar. Ha hablado contra la Corte Constitucional, que ha sido quizá la mayor intérprete e impulsora de derechos. Tampoco le gusta el poder independiente del Banco de la República y mucho menos el de las instancias técnicas creadas por la Constitución. Llegó a insinuar que el fiscal general era su subalterno. Ha tratado al Congreso de mafioso y descalificado a la Procuraduría como instancia independiente de control. Ha desacreditado la autoridad electoral que certificó su triunfo y el de su movimiento. Ha desconocido las posibilidades de transformación que se podrían lograr desde el Ejecutivo.

Hay sin duda una contradicción entre quien se presenta como protagonista de la profundización de la democracia y quien pretende más poder para sus anhelos transformadores. Al parecer, el presidente del cambio quiere regresar al presidencialismo extremo. Cuando dice que el poder emana del pueblo, busca ser investido de mayores poderes. La Constitución le parece ineficaz para sus ideas de transformación y estrecha para su voluntad. En algún sentido añora la Constitución de 1886 que señala como ejemplo antidemocrático. La gran frustración del presidente viene de su incapacidad de transformar la realidad y su imposibilidad para cambiar las reglas.

#### Mheo



### Le llegó el turno a Claudia Sheinbaum



LÓPEZ OBRADOR, CONOCIDO CON SU hoy famosa sigla de AMLO, le guste a uno o no -a mí me gusta poco-, es un político muy hábil. Tras casi seis años en el poder, mantuvo una popularidad altísima que le bastó para imponer a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien este domingo 2 de junio ganó las elecciones con un porcentaje del 60 %, más alto que el de AMLO en 2018. Los resultados estuvieron incluso por encima de los pronósticos.

Cierto sí es que Xóchitl Gálvez, la alternativa, se equivocó de estrategia al aliarse con el PRI, el PAN y el PRD, partidos que simbolizan el pasado y se aferran a él, aunque vaya que no la tenía fácil. Algo hizo para mantenerlos apartados, si bien la gente no lo entendió así, además de que a ellos no les gusta ser vistos como el tremendo lastre que fueron. De ñapa, Xóchitl y sus socios hicieron el oso en la noche de las elecciones, cobrando triunfos que, tiro por tiro, las cuentas posteriores echaban abajo y advirtiendo sobre la seguridad de los votos, sin tener en cuenta que la diferencia final podría sumar casi 20 millones de votos. Algunos señalaron que le hubiera ido mejor si se quedaba como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahora todo

indica que seguirá camino al olvido, donde está Ricardo Anaya, el contrincante de AMLO en 2018.

En contraste, los narcos de seguro amanecieron sonriendo el lunes. Controlan 1/3 del país y nadie les disputa el poder, mucho menos el Gobierno. La política de "Abrazos, no balazos" en realidad implica darse fuertes abrazos durante los funerales que ocasionan los balazos de los carteles.

Morena ganó siete de las nueve gobernaturas en juego, incluida la joya de la corona, Ciudad de México. En el Parlamento, el partido está al borde de la mayoría absoluta, lo que le permitiría hacer cambios de fondo a la Constitución, si bien la presidenta podría sensatamente moderar las aspiraciones de su grupo. ¿Para qué hacer cambios drásticos si así como están las cosas pudo sacar el 60 % de los votos? Morena se va a convertir en un nuevo PRI? Mmm, tiene seis años de dominio hacia adelante, pero para ser un dinosaurio de aquellos le falta medio siglo y uno duda que en estos

Tras casi seis años en el poder, López Obrador mantuvo una popularidad altísima que le bastó para imponer a su sucesora en la Presidencia de México".

tiempos se pueda consolidar algo semejante, a menos que construyan un entramado diabólico, lo que no se prevé.

Según la costumbre en América del Norte, la geografía es un jugador decisivo en la política. La famosa frase "Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos" al final implica que esa cercanía es un inmenso beneficio para México, mande quien mande. El nearshoring y el gigantesco comercio crean una clase empresarial binacional de tremendo poder, de nuevo, mande quien mande. La inversión en la economía mexicana viene creciendo a tasas muy saludables, a pesar de que la coyuntura cambiaria pueda tener tal cual sacudida temporal.

AMLO ha sido el populista más exitoso de América Latina en los últimos años porque sintonizó con el mexicano promedio. No así con los intelectuales, quienes en su gran mayoría siguen en la oposición. A los grandes empresarios, pesos más, pesos menos, les da igual. "Primero los pobres" fue el mantra de AMLO, no siempre claro en sus implicaciones. Eso sí, bajo su mando cinco millones de personas salieron de la pobreza, las pensiones se están generalizando, así como las ayudas a los estudiantes y al pueblo trabajador. Aumentó el salario mínimo, incluso medido en dólares.

En fin, hay bastante gente subiéndose al bus de la ganadora. Sin codazos, por favor, parece decir ella.

andreshoyos@elmalpensante.com

### Recuperar la naturaleza perdida

SANDRA



HOY 5 DE JUNIO SE CELEBRA EL DÍA Mundial del Medio Ambiente. El mensaje de este año es "acelerar la restauración de la Tierra y la resiliencia ante el progreso de la desertificación y las sequías". Un mensaje clave para comprender lo que ya estamos experimentando con el aumento de las temperaturas en todo el planeta y la urgencia de acelerar las inversiones estratégicas para enfrentar los retos que se vienen.

Existen dos procesos que mantienen la vida en este planeta y hasta el momento son irremplazables e irrepetibles por métodos humanos: la fotosíntesis —que permite capturar la energía del sol y convertirla en materia que alimenta a todos, la cual está a cargo de los árboles, las plantas y las pequeñas células del plancton en los océanos y ambientes acuáticos— y la descomposición —que permite que la vida que se muere pueda reincorporarse y ser de nuevo elementos para construir más vida.

Es sobre todo en el suelo donde la descomposición sucede, pero es la parte menos carismática de la naturaleza. En el suelo no se reproducen los parámetros de la "belleza" que tanto valoramos, sus habitantes no son coloridos, sus olores no son los de la brisa fresca o marina, pero el suelo mantiene la vida y la economía del planeta, gracias a todas esas especies que nos generan tanto rechazo: insectos, lombrices, hongos, bacterias. Tenemos un sesgo cultural que está detrás de la destrucción de lo que soporta la naturaleza, conservamos solo lo que es "bello", pero olvidamos lo que es útil e irremplazable. Al suelo lo hemos desnudado, empobrecido, sobreexplotado, contaminado, compactado y en muchos lugares está en un acelerado proceso para volverse arena inerte.

En Colombia tenemos una frase que refleja el desdén por la naturaleza que no tiene esa belleza canónica: "Eso solo era monte". Nos gustan las fincas con potreros "limpios", con uno que otro árbol que le dé sombra al ganado, con cultivos simétricos y homogéneos. Desde la Colonia, nos ha intimidado la complejidad de la naturaleza y la tarea ha sido "domesticarla" para el servicio de la humanidad. Y aquí estamos hoy, en un planeta donde la pérdida de biodiversidad se retroalimenta con la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera, donde el aumento de temperaturas y la alteración del ciclo del agua nos abren un camino incierto en esta triple crisis planetaria. Por eso necesitamos con la mayor urgencia y determinación recuperar la naturaleza perdida, no solo la bella sino la necesaria para nuestra supervivencia. Según las cifras dadas por António Guterres, por cada dólar invertido en restauración los beneficios económicos se multiplican por 30.

En Colombia la integridad ecológica de 36,5 millones de hectáreas está entre muy baja y baja. Esto quiere decir que los ecosistemas y su diversidad cada vez están más deteriorados y tienen menos posibilidad de suministrar beneficios a las personas y las economías locales y regionales, pero especialmente tienen menos capacidad de responder ante los retos climáticos. El Plan Nacional de Restauración debería ser una de las tareas colectivas fundamentales para hacer la paz con la naturaleza y preparar la adaptación climática de los territorios ante la incertidumbre. Ojalá fuera un ejercicio impulsado de manera conjunta por el Gobierno.

#### EL ESPECTADOI

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

### ¿Somos cómplices?

Al día despertamos con una noticia nueva, que el conflicto en Europa se agudizó, que los bosques se están quemando, que los políticos de turno ahogaron una ley que no les convenía, que aquel quiere ser un supremo dictador, que el dólar aumenta, que la falta de alimentos está creciendo... tantas noticias deambulando y uno sin saber qué creer. Escapando a tal realidad, buscamos un refugio en redes sociales, sin advertir la ignorancia en que caemos: nos reímos a gusto viendo toda clase de memes, videos de nuestro zoológico en donde un perro asustado cae en un hueco o un gato hace de fanfarrón al mejor estilo de Garfield.

Luego cambiamos de nicho y buscamos los "agradables" momentos que nos ofrecen unos seres que poco aportan a una sociedad, los influencers personajes conocidos por su capacidad de generar likes y recaudar buen dinero, por ser generadores de contenido con proezas tales como desperdiciar comidas a gusto, dar consejos de cosas no vividas, ser abogados sin el más mínimo conocimiento de leyes, convencer a un grupo para que se hagan mutilaciones por que eso se vería cool, ser cantantes sin conocer el pentagrama... En fin, una gran variedad se puede encontrar en las redes, dejando opacados a quienes de verdad se han tomado el tiempo necesario para hacer un trabajo con credibilidad, para ellos los likes no suman.

Ante este panorama, continúa creciendo la pregunta: ¿estamos siendo cómplices? Por cada vista, suscripción, like que les damos, llenan sus bolsillos y está bien, al fin y al cabo hacemos parte del negocio, ellos venden y nosotros consumimos, el marketing es perfecto. La respuesta es compleja, ya que atacaría el gusto y de alguna manera el vicio adquirido y sugerido por un algoritmo, que termina haciéndonos dependientes, algo así como el vicio informático. Entonces, por qué no buscar a personajes que en realidad aporten, den paso a un pensamiento crítico, a buscar las mejores maneras de enriquecer el lenguaje, de dejar a un futuro elementos que permitan tener esa confianza que irremediablemente se está desvaneciendo.

Somos cómplices, en la medida en que les damos las herramientas para infravalorar a nuestros niños; para hacer ver a la mujer como un elemento que se toma, se usa y luego se tira a la caneca; cuando olvidamos nuestras raíces porque a uno de ellos le da pena ser indígena o de algún punto del mundo; cuando ofrecen insultos a cambio de un like; cuando ignoramos a nuestros padres por estar viendo un video de estos. Les ofrecemos tanto y nos dan tan poco, ni siquiera alimentan, solo destruyen, la ecuación está en desbalance. Un cambio para bien ayudaría bastante, aún podemos salvar este mundo.

Edisson Núñez Calderón



La Ché



#### DE LABIOS PARA AFUERA



ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México".

Gustavo Petro, presidente de la República. En su cuenta de X, así celebró la elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia de México. El comentario causó críticas sobre el involucramiento con un grupo guerrillero cuando todavía estaba en la ilegalidad. Sheinbaum respondió a la felicitación del presidente Petro con afecto.

### La cita entre Japón y Colombia



A Jaime Barrera Parra, "in memoriam".

EL PASADO VIERNES 29 DE MARZO, LA Agencia Meteorológica de Japón anunció que a las 2 p.m. florecieron en Tokio los cerezos somei yoshino, advirtiendo que el evento sucedió cinco días después del promedio. Es la primera floración en esta primavera.

La noticia toca espacios muy especiales de mi memoria y de incontables reflexiones sobre el asunto. Sin duda vivimos en planos paralelos cuyo acercamiento nos reta. Nada comparable se me ocurre que pueda suceder en nuestro medio, como lo sería el registro de la fecha exacta en que brote el primer grano de café o la del primer pez que aparezca en la subienda del Magdalena.

Tal anotación probablemente hubiera dado lugar a una conversación con Jaime Barrera. Desafortunadamente, con su muerte hace unas semanas, se rompió el diálogo que mantuvimos durante más de 30 años y que tuvo como eje nuestras experiencias en Japón. Jaime estuvo vinculado a la Universidad de los Andes durante 35 años que dedicó a la enseñanza del idioma japonés y de su cultura, como profesor y como director del desaparecido Centro de Estudios Asiáticos.

Mientras nosotros caemos en el vórtice de lo inmediato, el japonés vive otros ritmos. No se limita al hoy tan penetrado por el confucianismo: el orden se aplica en el momento, así se proyecte al mismo tiempo hacia el futuro. También lo permea el daoísmo aunque no sea tan visible en el enjambre cultural, pero el camino, el que no tiene término pero tiene que recorrerse, también lo concita. Y finalmente el eterno retorno del samsara budista, que no provee un corte de cuentas definitivo sino el reinicio de nuevos intentos, lo marca y quizás lo aplaque.

La dificultad para nosotros reside en cómo ajustarnos a esas tres dimensiones que nos resultan tan esquivas. Digamos que para concertar nuestra cita con Japón y en general con el Asia lo hacemos con la marca de que son asuntos importantes pero no urgentes. Eso es incomprensible para quienes están al otro lado de Pacífico. Y no se trata de desconocimiento. Núñez, desde la Cartagena del siglo XIX, advertía el crecimiento y la importancia de China. El general Reyes, desde Washington, vislumbraba la potencialidad de Japón como socio comercial. Y López Pumarejo, su hijo López Michelsen, Belisario Betancur y Barco tuvieron claro que el futuro nos vinculaba al Pacífico.

En el gobierno de Samper se hizo, por varias razones, un intento de continuar los esfuerzos para insertar el país en el Asia. En esa época, la Cancillería convocó un foro en Buenaventura que me descubrió una visión que desconocía y que explica muchas cosas.

Cuando hablaba con la gente del litoral sobre el Asia Pacífico, sus miradas se dirigían a Cali o a Bogotá y no al mar.

Pero las dificultades no son ni nuevas ni propias. En 1583 (hace 441 años), el jesuita Alejandro Valignano escribía: "... las cualidades, costumbres y modos de proceder de los japoneses son del todo tan contrarios [e] incógnitos a los de India y de Europa, que esa poca comunicación que se puede tener no sé cuándo podrá ser provechosa, porque lo que pasa en Japón, a mijuicio, no se puede bien entender si no es por los que por vista y experiencia lo saben, y parece que no se puede dar a entender ni (presencialmente) por los que saben mucho de Japón, cuanto menos por cartas; y, sin duda, muchas cosas se pueden escribir y hacer en Japón que, por mucho que se declaren, serán muy mal concebidas y recibidas en Europa, las cuales en Japón son muy convenientes [y no] se pueden dejar de hacer...". Ahora, si dejamos atrás la historia y analizamos el presente. los avances resultan desoladores.

Las urgencias que hemos tenido que afrontar han distraído nuestros esfuerzos para acercarnos de mejor manera a Japón, que sigue siendo la tercera potencia económica del mundo. De seguro, la mayor estrategia tendrá que tener como prioridad la política y no la desgastada diplomacia comercial socavada por las limitaciones de nuestra oferta exportable y las dificultades que representaría para el sector privado el costo de una vigorosa acción para ampliar sus mercados de destino.



### Falleció Joaquín Sabaté, fundador de Ediciones Urano

Joaquín Sabaté, editor chileno y fundador de Ediciones Urano, falleció el lunes 3 de junio en Barcelona, según informó la editorial en un comunicado de prensa.

Sabaté, nacido en Santiago de Chile en 1934, se trasladó a Barcelona durante la década de los 60. Licenciado en Economía por la Universidad Católica de Chile y PADE del IESE. En 1983, desde la ciudad española, junto a un grupo de amigos con experiencia en el mundo editorial, creó Ediciones Urano con el propósito de difundir el conocimiento a través del libro. Se convirtió en presidente de la editorial en 2005.

"Profundamente enamorado del mundo del libro y con fuertes vínculos con el

mercado latinoamericano, basó la estrategia de Ediciones Urano en estructurar un rápido crecimiento en dichos mercados, tejiendo fuertes alianzas con grandes editoriales como EMECE editores (empresa de la que también se encargó de su expansión en España)", se lee en el comunicado.

editorial pasó a llamarse Urano World y se ha distribuido entre **Estados Unidos** y Latinoamérica.

## Cultura

Reseña

## Tras las huellas de una guerra

El libro "La Batalla de Subachoque. Ciento sesenta años de olvido", escrito por Orlando Rodríguez, detalla el enfrentamiento clave que hubo en 1861 durante la campaña de Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Basándose en investigaciones arqueológicas, esta obra revela nuevos datos sobre esta crucial batalla en la historia colombiana.



DIANA CAMILA **ESLAVA** 

deslava@elespectador.com Camila Eslava

Tras una ardua travesía por la cordillera Oriental, el general Tomás Cipriano de Mosquera levantó su campamento en el alto del Yaque, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, el militar podía observar lasabana de Bogotá, su ansiado objetivo. Tres días más tarde, descendió al valle de Santa Bárbara, conocido como Campo Amalia, dispuesto a enfrentar al ejército enviado por el presidente electo de la Confederación Granadina, Mariano Ospina Rodríguez. El enfrentamiento sería conocido como la batalla de Subachoque, un preludio crucial en la campaña que llevaría a Mosquera a la victoria en la Plaza de Bolívar el 18 de julio de 1861, abriendo las puertas al futuro federalista del país.

Este episodio histórico ocurrió en el contexto de las tensiones políticas y militares que caracterizaban a Colombia en el siglo XIX, marcadas por conflictos internos y luchas de poder entre facciones políticas rivales. Gracias al trabajo de investigación llevado a cabo por el historiador Orlando Rodríguez y los arqueólogos Harry Marriner y Jorge Ruge, hoy se pueden encontrar nuevos detalles de este suceso. Esta obra explora no solo los hechos, sino también el contexto político, social y militar que desencadenó este enfrentamiento y sus consecuencias para el país.

El oponente al que se enfrentó Tomás Cipriano de Mosquera era el

Joaquín París Ricaurte, quien había sido enviado por el gobierno central conservador para detener el avance de Mosquera hacia Bogotá. El 20 de abril, París partió de Facatativá con su tropa. Al día siguiente, arribaron al valle de Subachoque, donde París instaló su campamento en las haciendas El Hato y Cantimplora. A una legua de distancia, Mosquera fortificaba sus posiciones, cavando trincheras y preparando sus tropas para el inevitable enfrentamiento.

París decidió no atacar frontalmente como Mosquera esperaba. En su lugar, tomó una ruta más difícil, pero estratégica: guiado por un lugareño, flanqueó el valle de Santa Bárbara por el este. En la noche antes de la batalla y con las tiendas vacías como señuelo, sus tropas se movieron en silencio, posicionándose en una altura superior.

El 25 de abril de 1861 las tropas de París lanzaron su ataque. Mosquera ordenó a sus hombres defender sus posiciones. Los cañones tronaban y el aire se llenó de gritos de mando, del estruendo de los disparos y el clamor de los heridos.

A lo largo del día, ambos bandos intercambiaron golpes. Mosquera lideró personalmente varios contraataques.Sinembargo,eldesgaste de los combates empezó a pasar factura. El terreno fangoso, las lluvias de abril y la fatiga debilitaron a los hombres de ambos ejércitos.

Cuando el sol comenzó a descender, Mosquera y París acordaron una tregua temporal. A las seis de la tarde, ambos generales se reunieron y decidieron suspender las hostilidades por el día. Mosquera utilizó la tregua para reorganizar sus fuerzas y prepararse para futuros enfrentamientos. El 2 de mayo, las tropas ejército comandado por el general legitimistas cumplieron con los tér-

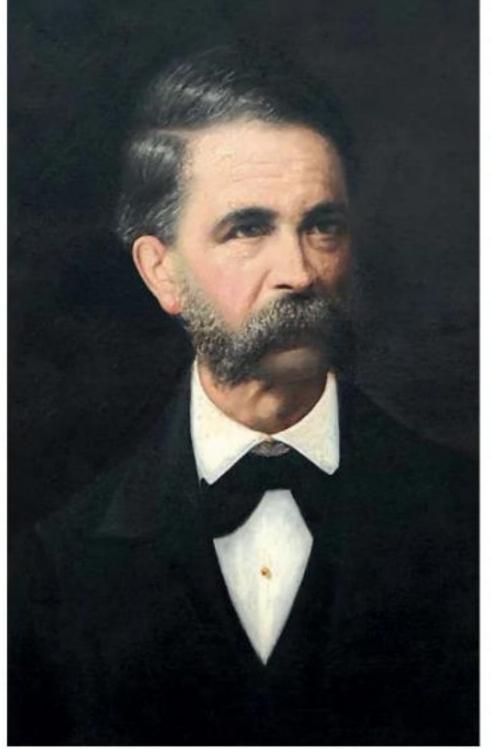

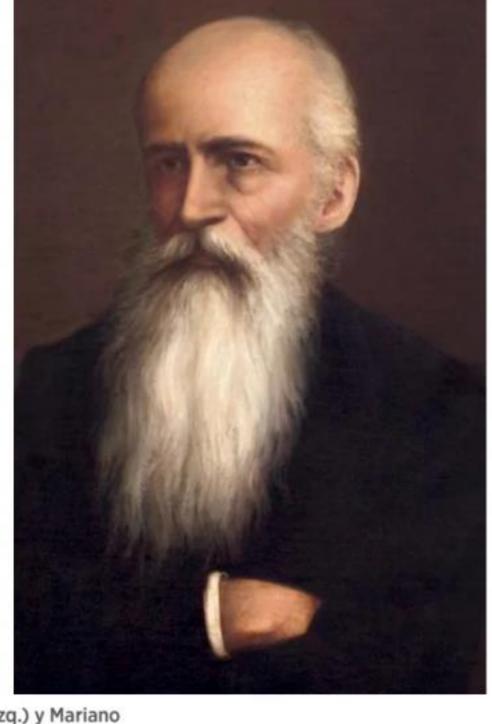

Pinturas sobre óleo de Tomás Cipriano de Mosquera (izq.) y Mariano Ospina Rodríguez (der.). / Orlando Rodríguez Carrasquilla y Museo Nacional de Colombia

minos acordados y se retiraron a sus campamentos. El liderazgo cambió de manos cuando París, por motivos de salud, fue reemplazado por el segundo en jefe, el general Ramón Espina. Mosquera, reforzado por la llegada de más hombres, comenzó a trazar nuevos planes para avanzar hacia la capital.

Entre 1832 y 1863, Colombia, que había emergido de la disolución de la Gran Colombia, atravesó un turbulento tiempo de experimentación política y conflicto armado. Este período abarcó la República de la Nueva Granada (1832-1858) y la Confederación Granadina (1858-1863).

Durante estos 31 años, Colombia adoptó cinco constituciones, experimentó cinco modelos de gobierno, vivió cuatro guerras civiles y soportó un golpe de Estado. Los líderes de este período, como Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando, Mariano Ospina Rodríguez y Pedro Alcántara Herrán, desempeñaron múltiples roles políticos, tratando de estabilizar el país. Estos conflictos nacieron del

La batalla de Subachoque y los estudios realizados sobre ella subrayaron la raíz de la violencia en Colombia.

enfrentamiento entre centralistas y federalistas, además de la rivalidad entre liberales y conservadores.

El primer conflicto significativo fuela Guerra de los Supremos (1839-1841), seguida por otras luchas civiles que involucraron a terratenientes, esclavistas y militares, culminando en la Guerra de las Soberanías (1860-1862). La batalla de Subachoque, que fue liderada por Mosquera, allanó el camino para la creación de los Estados Unidos de Colombia en 1863, un experimento de federalismo que duró hasta 1886, cuando se retornó al centralismo.

Sobre el proceso de investigación que recopiló una amplia gama de fuentes históricas, desde documentos oficiales hasta declaraciones de testigos presenciales, Orlando Rodríguez detalló: "Con el propósito de obtener la mejor aproximación posible a los eventos que ocurrieron el 25 de abril en 1861 en el valle de Santa Bárbara, se contrastaron los hallazgos arqueológicos colectados por Marriner y Ruge en el sitio de batalla con los relatos provenientes de testigos directos de los hechos. El material arqueológico se clasificó por tipo de hallazgo. Una vez ubicadas las piezas en el mapa, se procedió a agruparlas con piezas geográficamente adyacentes, con la premisa de que estas nubes podrían corresponder a sitios y eventos particulares de la confrontación".

Los arqueólogos Harry Marriner y Jorge Ruge llevaron a cabo de la colombianidad.

su investigación con herramientas de prospección y técnicas de excavación. Desde balas de cañón hasta botones de uniformes, cada pieza encontrada contó una historia sobre labatallaque había tenido lugar más de un siglo antes. El cruce de datos permitió una reconstrucción detallada de los eventos, desde la disposición de las tropas hasta las estrategias de combate utilizadas.

"La importancia histórica de este conflicto se debe considerar no solo por el cambio de curso político que generó, sino porque a partir del mismo, por primera vez en nuestra historia, se pusieron en práctica los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Esto se logró mediante el acuerdo de pausas durante la batalla para la atención de heridos y muertos, y la disposición de hospitales de guerra al servicio de ambos bandos", reflexionó Rodríguez.

La batalla de Subachoque y los estudios realizados sobre ella subrayaron la raíz de la violencia en Colombia. Las disputas cíclicas, las tensiones de poder, los conflictos entre diferentes bandos y la polarización política mostraron que algunos líderes de la independencia de Colombia continuaron perpetuando las guerras civiles y las divisiones en el país. Este patrón violento nos hace reflexionar sobre los significados de la paz para abrir paso a una nueva visión

### El nuevo cine de vampiros

La película canadiense Joven vampiro busca... llega mañana a las salas de cine de Colombia. La cinta hizo parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto y del Festival de Cine de Sitges en 2023.

"Ópera prima de la cineasta francocanadiense Ariane Louis-Seize que mezcla la comedia de vampiros y el cine de adolescentes, para abordar la historia de dos jóvenes marginados que comparten sus luchas internas", dice la información oficial de la película.

"Joven vampiro busca... nació de la necesidad de domar mis ansiedades acerca de la muerte, junto con mi ambición de

hacer una película de vampiros durante varios años. Como criaturas condenadas a matar para sobrevivir, los vampiros llevan la muerte en su interior. Pero ¿qué pasa si empiezan a pensar demasiado en el valor de las vidas que quitan, en comparación con la propia?", explica Ariane Louis-Seize, la directora de la cinta.

Joven vampiro busca...' nació de la necesidad de domar mis ansiedades acerca de la muerte".

Ariane Louis-Seize, directora.

SANDRA M. RÍOS U. - CINEVISTA

La mejor palabra para describir Bebé Reno quizás es desconcertante. Desconcertante resulta la historia, sus personajes, los hechos, su tono. En partes iguales es también original, desgarradora e incómodamente realista.

La miniserie de siete capítulos de Netflix aborda temas muy sensibles y delicados que no deja indiferente a nadie que la vea hasta el final. Se ha sostenido como la serie más vista en el mundo tras su estreno el 11 de abril.

Creada, coproducida y protagonizada por Richard Gadd, comediante y guionista británico, la historia está basada en dos hechos que marcaron su vida. Por un lado, el abuso sexual por parte de un hombre y, por el otro, el feroz acoso de una mujer desconocida, 20 años mayor que él. En entrevistas, Gadd ha dicho que Martha -la acosadora en la que se centra la serie- es un personaje creado para reflejar el rango de emociones que se cree la motivaron a cometer este delito.

#### Todo empieza por un acto de amabilidad y una taza de té

Bebé Reno arranca con Donny Dunn, interpretado por el propio Gadd, un hombre de mediana edad, más bien patético, de bajas aspiraciones que trabaja en un pub londinense y tiene la idea de convertirse en comediante, a pesar de que pocos se ríen de sus rutinas. Un día, a las puertas del trabajo aparece Martha, una mujer obesa que llama su atención por su postura, mirada triste y tímida, que dice no tener dinero para consumir en el lugar, por lo que le ofrece una taza de té gratis que abrirá las puertas de un infierno.

En adelante, la acosadora acudirá sin falta. La extrañeza de este personaje despierta en Donny una curiosidad y empatía motivadas por una fuerza desconocida que hará que poco a poco caiga en lo que al principio se ve como una inofensiva amistad de alguien intenso y necesitado de atención, misma que él demanda en su actual y complicada vida.

Su curiosidad lo lleva a perseguirla y descubrir cosas. Martha no es rica, no vive ocupada, no es una abogada con un alto cargo. Vive en uno de los suburbios de la ciudad y los excesivos mensajes que le manda al correo los escribe desde su laptop y no desde un iPhone, como dice. Esto podría ser suficiente para abandonar la Reseña de la miniserie que está disponible en Netflix

## "Bebé Reno", una mirada desconcertante y realista del acoso y abuso sexual

La miniserie inspirada en hechos reales, con una mirada original y desgarradora de la violencia sexual, está dirigida por Weronika Tofliska y Josephine Bornebusch.

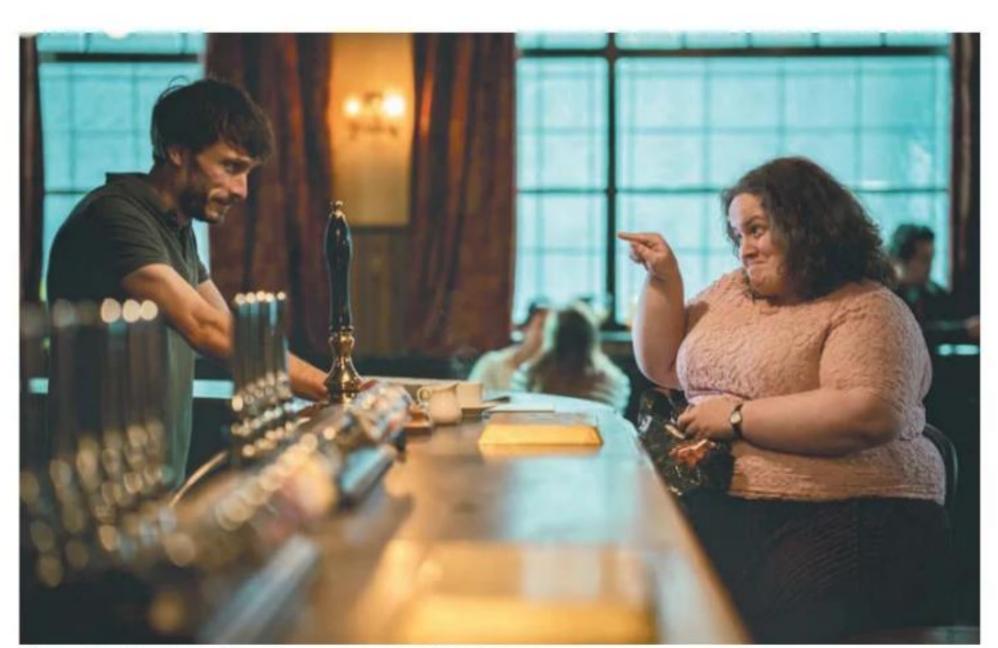

Richard Gadd y Jessica Gunning protagonizan "Bebé Reno"./ Cortesia Netflix.

sigue minimizando su escalada y a pesar de que comienza a aparecerse en sus shows y los mensajes por correo electrónico aumentan y se cargan de palabras donde le expresa su amor. Lo apoda "mi Bebé Reno". Todo permanece en control para él, porque no tiene su número telefónico y aunque intentarechazarla de forma empática, la acepta en su Facebook, lo que da pie a que Martha investigue su vida privada y comience a meterse en sus asuntos.

Apartir del segundo capítulo, la historia se bifurca y va al tiempo entre el despiadado acoso de Martha y una espiral de baja autoestima, autodestrucción y necesidad de aprobación de Donny, que explican por qué se enganchó con un personaje como ella y permitió que la situación se descontrolara. Y en esto la serie es muy original y desgarradora. El foco está sobre naciente amistad, pero Donny él, su vida, entorno y problemas episodio.

emocionales.

La actriz Jessica Gunning es la encargada de hacerse odiar con este personaje pasivo-agresivo, misterioso, sagaz, a ratos simpático, muchas veces chocante y absolutamente desequilibrado, ayudado por una atmósfera asfixiante y una cámara que juega con sus estados emocionales y su estrategia de acoso, distanciándose de ella o, por el contrario, mostrándola en primerísi-

A diferencia de la mayoría de las series, que tienen dos o tres capítulos de relleno y poco evolucionan en la trama, "Bebé Reno" sorprende en cada

mos planos para detallar la furia de sus ojos o sus ráfagas de vulnerabilidad. La música con sonidos electrónicos, golpes y distorsión refuerzan la desconexión que, por otro lado, tiene Donny con quienes interactúa y sus desórdenes psiquiátricos.

Hay situaciones tan absurdas en la vida de este personaje que la risa incómoda aparece unas cuentas veces como respuesta. El tono de la serie, la comedia negra, avala ese concepto tan new age de que todo lo malo (igual lo contrario) llega porque lo atraes, borrando categóricamente que la gente se mete en ocasiones con uno porque sí, porque quiere, lo busca y es también su responsabilidad, y lo ratifica cuando el personaje en sus conclusiones asegura que el abuso que sufrió lo convirtió en "imán para atraer ese tipo de locos" a su vida.

las series, que tienen dos o tres capítulos de relleno y poco evolucionan en la trama, Bebé Reno sorprende en cada episodio y es imposible adivinarla, porque ambos personajes son impredecibles y a la relación tóxica entre ellos dos se le suman unos padres que ignoran lo que sucede, unos amigos que inconscientemente empeoraron las cosas, una novia trans y un sueño que no se cumple a pesar de sus esfuerzos.

#### ¿Cómo llegar hasta dónde llegó?

Bebé Reno es la triste historia de un hombre adulto acorralado, lleno de problemas y vulnerable, que un buen día escucha de un hombre lo que es incapaz de decirse a sí mismo: "Creo en ti. Te haré famoso". Dulces palabras para un artista en apuros que se deja llevar por un personaje que se aprovecha emocional y físicamente de él, al punto de destruirlo, hacerle perder confianza por completo, dudar de su virilidad y hasta cambiar su vida. El descenso de Donny incluye el consumo de drogas y la exploración de su sexualidad, sin más sentido que hallar forzadamente respuestas, mientras se ataca a sí

La miniserie logra conmover por su honestidad, por la forma como retrata a un hombre que pierde toda su confianza en su intención de alcanzar la fama, mostrando cómo la ansiedad, el estrés agudo y los problemas de adaptación a la vida diaria lo llevan por una espiral de autosabotaje. Bebe Reno es realista por la forma en que el personaje asimila en soledad lo que le sucede, a pesar de estar rodeado de familia y amigos, y es uno de los mensajes importantes que deja la serie. Para él las cosas se resuelven cuando habla y pide ayuda.

Es una gran serie porque es cero complaciente, por las capas de complejidad que va añadiendo y su intención clara de no hacer de estos dos personajes (Donny y Martha) dos marcados antagonistas, sino más bien de proponer una mirada que busca ahondar en sus motivaciones más profundas, sus pasados más oscuros, llegando al origen de lo que desató sus trastornos e hizo que se cruzaran en el camino. Finalmente, es efectiva al retratar el calvario que supone denunciar a un acosador, dado los fallos a la hora de asumir con seriedad y premura estos casos, la inmensa zona gris que dificulta delimitar qué es y qué no es acoso y la habilidad de A diferencia de la mayoría de estas personas para burlar la ley.

#### / 21

#### **Deportivas**

#### Boletería para la final

Independiente Santa Fe anunció que el fin de semana pondrá a la venta la boletería para el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay, el sábado 15 de junio, desde las 7:30 p.m., en El Campín, frente al Atlético Bucaramanga. Tendrán prioridad los hinchas abonados. Los precios van de \$90.000 a \$426.000.

#### Cambios en Millonarios

Después de la discreta campaña en este semestre en Copa Libertadores y Liga BetPlay, Millonarios anunció las primeras salidas de su plantel para el próximo torneo. El extremo Emerson Rivaldo Rodríguez y el defensa Óscar Vanegas no continuarán en el equipo que dirige Alberto Gamero.



#### Djokovic se va de París

Debido a una lesión en la rodilla derecha, el tenista serbio Novak Diokovic, número uno del mundo, anunció su retiro del Abierto de Francia Roland Garros, en París, donde había avanzado a cuartos de final. El noruego Casper Ruud será semifinalista.

## Deportes

#### Sorteo mundialista

A partir de las 10:00 a.m., con transmisión por el Gol Caracol, se realizará en el Hall 74 de Bogotá el sorteo del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, que se jugará en nuestro país del 31 de agosto al 22 de septiembre.



PALOMA CAMILA GARZÓN ARIAS

pcgarzona@gmail.com

El día se anunciaba lluvioso y gris, una repetición tediosa de estos últimos 20 días que parecieran haberse robado la promesa del verano europeo. Sin embargo, temprano en la mañana, un mensaje llegó al grupo de Whatsapp "Colombianos en Estrasburgo": "Hoy Colombia define el título contra China". Se trataba de la final del Gran Premio Mundial de Fútbol 5 Adaptado, o lo que se conoce en francés como cécifoot, disputado en la vecina ciudad de Schiltigheim.

Nunca había oído hablar del fútbol para ciegos, y mucho menos me imaginaba que uno de los premios más importantes de esta disciplina se realizaba a tan solo cuatro kilómetros de la ciudad que me adoptó hace ya seis años. Saber que la selección colombiana estaba entre los participantes, además de llenarme de alegría y orgullo, me permitió descubrir este deporte de gigantes.

Llegué temprano. Niños, jóvenes y grandes casi que colmaban las 400 sillas del estadio de l'Aar, a pesar de la llovizna. Me senté rápido y empecé a buscar rostros conocidos. Banderas y camisetas de todo el mundo animaban el ambiente. El presentador anunció las dos selecciones finalistas. El himno colombiano sonó y nuestras voces retumbaron ante las caras sorprendidas del público local, que no imaginaba una hinchada tan numerosa.

Comenzó el partido y se hizo el silencio. Lo único que se escuchaba era la trayectoria de la pelota sonora y las indicaciones de entrenadores, arqueros y guías que orientaban a los jugadores. Español y mandarín se adueñaron de la cancha. Muy pronto entendí que en este tipo de contienda la comunicación y la confianza son primordiales.

Además de un terreno resbaloso que dificultaba la tenencia de la pelota, una China rápida y sólida parecía tomar las riendas del partido. No era para menos. La selección asiática es subcampeona mundial de fútbol para ciegos y venía de ganar su paso a la final con la victoria por penales sobre Brasil, campeón histórico. El primer tiempo terminó 0-0, luego de un remate angustiante atajado con maestría por Johan Ardila, arquero -y ojosde la selección de Colombia desde hace nueve años.

Para la segunda parte llegó Luciana, mi compañera de pasión futbolera. También era su primera experiencia con el cécifoot. Ella, peruana, no sabía tampoco que en que estábamos jugando bien y que haber marcado el gol de la victoria, y de los resultados conseguidos.



Los jugadores de la selección de Colombia celebran el título del Gran Premio Mundial de Fútbol Adaptado, en Francia./ cécifoot france

Rumbo a París 2024

## La selección de fútbol adaptado sueña con la cima paralímpica

Tras ganar el fin de semana en el Gran Premio Mundial de Fútbol 5, el equipo colombiano aspira a ser protagonista en las justas que empiezan a finales de agosto. Así se vivió el título del cuadro nacional contra China en Francia.

su país existía una selección de fútbol 5 adaptado. Le expliqué rápidamente que no podíamos hacer ruido mientras la pelota estaba en juego y me uní a su frustración. A pesar de la emoción (y de la costumbre) tuvimos que ahogar los vítores y los aplausos, y expulsarlos solo en los tiempos muertos.

Luciana me confesó estar inquieta ante la robustez de China, pero le dije que no se preocupara,

el número 9 era un crack. Y fue justo en ese mismo momento en el que John Éider González tomó la pelota, se aproximó al arco y con una definición ejemplar marcó el tanto que nos hizo gritar hasta la afonía, el que le permitió a Colombia ser por primera vez la campeona de este evento.

"Es una felicidad indescriptible", me respondió John Éider al preguntarle sobre cómo se sentía por otro decisivo que se sumaba al acumulado que lleva en sus ocho años de historia en la selección. "Es una felicidad que no se puede describir con palabras realmente". Más tarde John recibió el premio a mejor jugador y goleador del torneo.

Tras el juego, Luciana y yo nos infiltramos en una fiesta privada reservada solo a selecciones y a organizadores del evento. Aprovechamos para preguntarle al guardameta Johan Ardila por su rol determinante dentro del campo de juego. "La responsabilidad es muy grande, porque tengo que saber guiar, dar indicaciones muy acertadas para que mis compañeros a la horadeljuegolohaganperfecto".Su voz fuerte y la certeza de sus orientaciones, sumadas a la agilidad de los jugadores, a las directrices pertinentes del guía y a la entrega del entrenador Fernando Carrillo llevaron a la madurez futbolística de la selección, que ahora se encuentra entre las favoritas para llevarse la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París.

A pesar de que estaba ocupado con el último bocado de una tarte flamblée, plato típico de la región de Alsacia, nos acercamos al entrenador Carrillo para indagar por lo que venía para la selección. "Son tres meses más donde vamos a afinar el modelo de juego. La preparación ha sido muy buena", nos comentó con una sonrisa, satisfecho del progreso

El trabajo también se enfocará en la consolidación de la disciplina en el país. "Estamos fortaleciéndola con las bases, con la detección de talentos, motivando a los jóvenes en la práctica del fútbol paralímpico", afirmó Carrillo. Colombia y acuenta con 14 equipos consolidados en el país y próximamente se dará inicio alos Juegos Interclubes Nacionales.

Felicitamos a los jugadores y al cuerpo técnico. Nos quedamos un poco para apreciar el ambiente festivo. Rápidamente vimos la complicidad que existe entre los jugadores de las diferentes selecciones, los árbitros y los directivos. Tantos encuentros en múltiples eventos deportivos han contribuido a la construcción de una amistad que va más allá de las canchas. Nos fuimos al cabo de un rato, soñando con verlos de nuevo en París, realizando el sueño paralímpico que alienta a la selección colombiana de fútbol 5 adaptado.

Luego de ganarle a China en el **Gran Premio Mundial** de Fútbol Adaptado, Colombia se confirmó como candidata para pelear por el oro en los Juegos Paralímpicos.

#### La selección viaja a Estados Unidos

Con la llegada a
Barranquilla de los defensas
Carlos Cuesta y Santiago
Arias, además del arquero
David Ospina, se completó
ayer el grupo de 28
jugadores convocados por
el técnico de la selección
de fútbol de mayores de
Colombia, Néstor Lorenzo,

para los amistosos contra Estados Unidos y Bolivia, previos a la Copa América 2024. El plantel viaja hoy a Washington, en donde enfrentará el sábado al equipo local y luego se trasladará a East Hartford, Connecticut, para jugar con el combinado boliviano. Después de esos juegos el entrenador definirá los 26 futbolistas que afrontarán el torneo continental, en el que la triclor debutará ante Paraguay el 24 de junio, en Houston; el 28 se las verá con Costa Rica, en Phoenix, y el 2 de julio enfrentará a Brasil, en Santa Clara.

### Deportes



Angie Valdes es subcampeona del mundo y medallista panamericana. /Panam Sports

El boxeo en París 2024

### Colombia define sus cartas para los Olímpicos: Angie Valdés, una boxeadora para tener en cuenta

La cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos encara su última fase. Con 50 días por delante para que la antorcha se encienda en París, Colombia empieza a observar con detalle a los atletas con los que acudirá a la grancita. Desde el Comité Olímpico Colombiano siguen aspirando auna cifra que ronde los 100 deportistas, aunque por el momento la lista de clasificados va llegando apenas a los 70 cupos.

Entre los que ya tienen tiquete a los Olímpicos de París 2024, el boxeo es de los deportes que ya definió a todos los participantes con los que nutrirá la delegación nacional. El último fin de semana, en el Preolímpico que se hizo en Bangkok, Colombia descartó sus últimas opciones de agrandar la selección que irá a Francia, luego de que los ocho pugilistas con los que asistió a Tailandia no lograron su clasificación. Finalmente, el equipo nacional irá a las justas con los cinco boxeadores.

La nota negativa es la baja presencia masculina, pues solo Yílmar González, clasificado en los 57 kilogramos, irá a los Juegos. Desde Moscú, en 1980, cuando no llevó ni uno, Colombia no subía tan pocos hombres al ring de los Olímpicos. No obstante, a pesar de la baja estadística en varones, las mujeres sacaron la cara con cuatro clasificadas, cifra récord para el boxeo colombiano. Íngrit Valencia, la primera pugilista nacional en clasificar a las justas (en Río 2016), estará junto a otra experimentada como Yeni Arias y dos novatas: Valeria Arboleda y Angie Valdés.

La barranquillera Valdés, precisamente, es una de las principales cartas para subir al podio de París 2024 de la delegación colombiana. Con el cupo 28, aseguró su lugar en los Olímpicos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, evento al que había llegado de las que la precisamente, aspira a hacer historia ser como ellas", explica que podría convertirse en colombiana que se cuelga cita olímpica. Es su gran legado de las que la precisamente, ser como ellas", explica que podría convertirse en colombiana que se cuelga cita olímpica. Es su gran legado de las que la precisado de las que la precis

clasificación. Sin embargo, los problemas de la Federación Internacional de Boxeo con el Comité Olímpico Internacional, que la tienen bajo la lupa por investigaciones relacionadas con el amaño de resultados, obligaron a la colombiana, como al resto de boxeadores del mundo, a buscar su clasificación olímpica por otras ventanas.

En conversación con este diario, Valdés explicó que el sueño olímpico es una de las razones por las que empezó a boxear. Antes era atleta, pero un día acompañando a su hermana a un entrenamiento, se enamoró del ring y empezó a ilusionarse con ir a las competencias más importantes del mundo: "Los veía desde lejos y decía: 'Ey, bacano'. A medida que empecé a competir y ganaba campeonatos a nivel nacional, me emocionaba pensar que podía ir a un mundial o a unos Olímpicos".

Angie Valdés irrumpió en el panorama en este ciclo olímpico. "Es candidata a pelear el podio. No es sorpresa, viene de ser campeona en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Suramericanos. Fue plata en Panamericanos y en el Mundial, competencias en las que perdió con la gran candidata al oro. Todavía tiene muchas cosas que mejorar y las estamos trabajando de cara a París para dar batalla", aseguró el seleccionador de Colombia, Rafael Iznaga.

Siguiendo el ejemplo de las que considera sus ídolos, Íngrit Valencia y Yeni Arias (subcampeona mundial que también es candidata a medalla), Angie Valdés aspira a hacer historia en París. "Quería ser como ellas", explica la barranquillera, que podría convertirse en la segunda mujer colombiana que se cuelga una medalla en la cita olímpica. Es su gran objetivo, seguir el legado de las que la precedieron y escribir en letras doradas su nombre en la historia del deporte colombiana.

#### Sudoku

|   |   | 8 | 7 |   | 3 | 5 |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3 |   |   |   | 6 |   |   |   |   |  |
| 6 |   |   | 1 |   | 8 |   |   |   |  |
|   | H |   |   | 7 | 9 | 1 |   |   |  |
|   |   |   | 3 |   |   | 9 | 8 |   |  |
| 2 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |  |
|   | 6 |   |   |   |   |   |   | 4 |  |
|   |   | 2 |   |   |   | 7 | 9 |   |  |
|   | 7 | 4 |   | 9 | 1 |   |   |   |  |

| 3 |   |   |   |   | 8 | 9 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   | 3 |   |   |   | 6 |
|   |   |   | 4 |   |   | 8 |   |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   | 4 |   |
|   |   |   |   |   | 3 | 2 | 7 |   |
|   | 6 |   | 1 | 2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 9 | 5 |
|   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |
| 9 | 8 |   |   |   | 2 |   |   |   |

#### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com



SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizoritales: Cesta, Amare, Locas, Pelicano, Rues, H-C, Eróticas, SO, Evado, Epónimos, Visen, To, Ae, Es, Sr. Verticales: Presente, Europeos, Leo, Os, Calistenias, Come, Revivi, Machacas, Trançado, Ósea, SOS.

## EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Podrías caracterizarte
hoy por la indecisión en
tu forma de proceder.
Es probable que se den
situaciones incómodas.
Palabra del día: paciencia.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
La impotencia, falta de energía y fe en ti mismo te están conduciendo a una pérdida de oportunidades importantes.
Palabra del día: orden.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Es posible que hoy exista
un conflicto entre tu ego
y tus emociones, algo
que podría causarte
diferentes tensiones.
Palabra del día: confianza.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Hoy podría ser un día tenso en tus relaciones con los demás y en el terreno familiar; ten cuidado con tus palabras. Palabra del día: conexión. Libra (24 sep. - 23 oct.)
Hoy podrás sentir cierta
falta de imaginación,
dudas, indecisión,
intrigas o acciones
desafortunadas. Aterriza.
Palabra del día: aprender.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
Debes tener un mayor
autocontrol y utilizar tus
aspectos positivos para
conseguir una buena
comunicación. Palabra
del día: practicidad.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Aprende a apreciar las
cosas buenas de la vida y
a concederles el valor que
tienen para ti. No asumas
que te mereces todo.
Palabra del día: autonomía.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Podrían darse desacuerdos
con los demás y cierta
falta de certeza en tus
emociones. No juegues
con los sentimientos.
Palabra del día: afianzar.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
Debes mostrar tu carácter,
inteligencia y buena
capacidad para tomar
las riendas de tu vida.
No lo olvides. Palabra
del día: separar.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Hoy tendrás demasiada
sensibilidad ante cualquier
tipo de crítica sobre ti. Es
probable que se corten
lazos emocionales.
Palabra del día: control.

Aries (21 mar. - 20 abr.)
Podrías convertir ahora
tus sueños en realidades
tangibles, siempre y
cuando no te engañes:
ifijate unas metas realistas!
Palabra del día: dirección.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
La sabiduría y la forma
de proyectarte en tus
relaciones te traerán unos
resultados en la nueva
etapa emocional. Palabra
del día: prudencia.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

Clasificados

**Empleos** 

7 > Tecnología

Bienes Raíces

8 » Maguinaria

Vehículos

Otros

Negocios

10 » Módulos

Servicios

Turismo

11 » Judiciales

12 » Exeguiales

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044 321 492 2547

#### Tarifas:\*

- Palabra \$1.681
- Centimetro x col. \$66.555
- Edictos \$81.345

#### Formas de Pago:

- » PSE
- » Tarjeta de Crédito
- »Transferencias bancarias
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

### **Edictos**

#### Avisos

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR, Los señores Mabel Acebedo Jaramillo con C.C. 42762442; Jesús Aurelio Gutiérrez Correa con C.C. 70084754 y Jorge Ivan Gutiérrez Correa con C.C. 8318590, informan que se está solicitando ante Bancolombia S.A, la cancelación y reposición del CDT # 90080751163, por valor de \$3.221.148, por extravío. Dirección de notificación CI 75 SUR No 1-19 Local D366. C.C. Arkadia, Medellin. H6

AVISO. - Se avisa a los acreedores del concursado o deudor ADOLFO FRIAS SIERRA, identificado con C.C 3.768.678 que mediante auto adiado SEIS (6) de MARZO de 2024, proferido por el Juzgado 08 Civil Municipal de Barranquilla se decretó la apertura del proceso de liquidación patrimonial del precitado deudor, acción cursa en dicho Despacho y se identifica bajo el consecutivo 002 de 2024. Se convoca a los que se consideren con derechos y/o acreedores, a que se hagan parte del presente proceso dentro de los 20 días siguientes a la publicación del presente aviso mediante comunicación aportando prueba sumarial con destino al suscrito liquidador. William Mercado Arango, Liquidador Judicial Patrimonio Persona Natural No comerciante ADOLFO FRIAS SIERRA, Abonados celular y aplicativo de whatsApp: 3013627616 - 3008774106; Tel. fijo: (605) 3003207; direcciones electrónicas: williammercadoarango @ hotmail.com y/o en la dirección Carrera 64B #85-62 Ofic. 3C, Barranguilla D.E.I.P. H8

EXTRACTO DE DEMANDA. EL JUEZ VEINTICUATRO (24) CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, admitió la presente demanda de CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR, que cursa bajo el radicado número 05001-40-03-024-2024-00582-00, instaurada por BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8. en contra del señor ADRIÁN DE JESÚS SANMARTÍN MONTOYA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 98.510.476, a razón del extravio del título valor - pagaré, que se describe a continuación, y se dispuso la publicación del presente extracto de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del C. G. del P. 1. El acreedor. BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 a guien se le debe pagar la obligación contenida en el título valor a reponer, quien se ubica en la Avda. Industriales (Carrera 48) # 26 - 85, en Medellin - Antioquia. 2. La deudora: ADRIAN DE JESUS SANMARTIN MONTOYA C.C. 98.510.476 quien se comprometió al pago de la obligación contenida en el título valor a reponer, quien reside en la Calle 65 BB # 35 - 14, Comuna 8 en Medellin – Antioquia. 3. Número Pagaré: 3160114766 El capital suscrito: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$43,090,501) M/CTE. 5. Plazo: OCHENTA Y SIETE (87) MESES 6. Valor cuota: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$832.856,14) M/CTE. que comprende capital más intereses de plazo causados por mes vencido 7. Fecha suscripción: 28 DE AGOSTO DE 2023. 8. Lugar suscripción: MEDELLÍN – ANTIOQUIA Fecha Ira cuota: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 10. Lugar Cumplimiento: MEDELLÍN – ANTIQUIA 11. Fecha vencimiento: 28 NOVIEMBRE DEL 2030 12. Tasa interés: 16.90% E.A. (1.31% N.M.V.). Se expide el presente extracto de demanda para su publicación, por una sola vez en un diario de circulación nacional. H2

EXTRACTO DE DEMANDA. EL JUZGADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, admitió la presente demanda de CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR, que cursa bajo el radicado número 05001400302320230085800, instaurada por BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8, en contra de MATEO OSPINA PIEDRAHITA 1.152.686.857 a razón del extravió del título valor – pagaré, que se describe a continuación, y se dispuso la publicación del presente extracto de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del C. G. del P. 1. Acreedor: BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 a guien se le debe pagar la obligación contenida en el título valor a reponer, quien se ubica en la Avda. Industriales (Carrera 48) # 26 - 85, en Medellin – Antioquia. 2. Deudor: MATEO OSPINA PIEDRAHITA 1.152.686.857 quien se comprometió al pago de la obligación contenida en el título valor a reponer, quien reside en la Carrera 44 # 26 - 51, en Medellín - Antioquia. Número del Pagaré: 3110117329 4. El capital suscrito: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (\$68.362.403,00) M/CTE. 5. Plazo: SESENTA (60) MESES. 6. Fecha de suscripción: 14 de noviembre de 2022 7. Fecha 1ra cuota: 14 de diciembre de 2022 8. Fecha vencimiento: 14 de noviembre de 2027 9. Tasa interés: 31,88% E.A. Se expide el presente extracto de demanda para su publicación, por una sola vez en un diario de circulación nacional - EL ESPECTADOR. H3

ASMET SALUD EPS SAS, NIT 900935126-7, A fos herederos del señor FABIAN CAMILO ORTEGA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía número 1110526269 de Ibagué. SEGUNDO AVISO. La Compahía ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126-7 con domicilio en la ciudad de Ibagué Tolima, se permite informar que el Señor FABIAN CAMILO ORTEGA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No 1110526269 de IBAGUE, laboraba para nuestra compañía hasta el once (11) de abril de 2024, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales de acuerdo al Art. 212 del Código Sustantivo de Trabajo. Hasta la fecha, se ha presentado a reclamar y recibir la liquidación de salarios y prestaciones sociales, la señora CLAUDIA ISABEL QUINTERO PEREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 65735626, expedida en Ibagué quien indicó ser la madre del fallecido y allega prueba idónea del parentesco. Las personas que se consideren con derecho deben presentarse ante la empresa, ubicada en la Carrera 4D No 35-25 Br. Cadiz, Ibagué – Tolima. Tel. 3106178634 en la ciudad de Ibaqué Tolima – en horario de lunes a viernes de 7 am a 4 pm, con do-

acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra-proceso de unión marital de hecho), dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación. Mayores informes, comunicarse con la línea de atención, celular 3106178634 o al correo electrónico: notificacionesjudiciales @asmetsalud. com. Así mismo las personas que se crean con mayor o menor derecho a reclamar deben hacerlo dentro de los Treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso de ley. H10

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ, Secretaria EDUCACIÓN.

PRIMER AVISO. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. HACE SABER: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir dentro del proceso de pago de prestaciones sociales del señor JESUS ERNESTO CASTILLO LEAL (q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la C.C. No. 3.153.241 expedida en San Bernardo (Cund.), quien falleció el pasado 02 de abril de 2024, era pensionado del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y quien estuvo adscrito en propiedad a la planta docente del Municipio de Fusagasugá en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, Sede GENERAL SANTANDER. adquiriendo derecho a la SUSTITUCIÓN PENSIONAL y el AUXILIO FUNERARIO. Que el señor JESUS ERNESTO CASTILLO LEAL (q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la C.C. No. 3.153.241 expedida en San Bernardo (Cund.), falleció en Bogotá el pasado 02 de abril de 2024 y se presentó la señora LIGIA ORDONEZ BUSTOS, solicitando el reconocimiento de las prestaciones sociales por ser su cónyuge. Este proceso fue declarado ABIERTO y su trámite se realizará en la oficina de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Municipio de Fusagasugá. Para reclamar lo de ley, se ha hecho presente la señora LIGIA ORDOÑEZ BUSTOS, identificada con la C.C. No. 41.755.497, quien indica haber sido cónyuge del señor JESUS ERNESTO CASTILLO LEAL (q.e.p.d.), manifestando tener derecho a que se le reconozca la sustitución pensional y el auxilio funerario. Para efectos del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija el presente AVISO en lugar público, visible de la Secretaría de Educación del Municipio de Fusagasugá, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) siendo las 8:00 a.m. y se expiden copias para las publicaciones de ley. A quienes crean tener igual o menor derecho que la reclamante ya citadas se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar el derecho. Lo anterior de conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, OSCAR JAVIER RODRIGUEZ DIAZ.

ALCALDÍA DE CHÍA, 2024 - 2027, Secretaria de PLANEACION Dirección de URBANISMO. Publicación Citación a Vecinos. ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Dirección de Urbanismo. (01-00-0253- 0002-000) K 14 10 06 (01-00-0253- 0004-000) K 14 10 91 (01-00-0253-0028-000) Lo 5 (01-00-0253- 0027-000) K 13 10 59. Que: JOSE GUILLERMO MARTINEZ BOBADILLA Y OTRO, presento una solicitud para LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la MODALIDAD DE AMPLIACION. MODIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL en el predio Identificado con la cédula catastral Nº 01-00-0253- 0003-000 y folio de Matrícula (s) Inmobiliaria (s) N° 50N-660569 ubicado en VKRA 14 # 10-42 LOTE 6 bajo la radicación No 202499 99917314. La anterior citación dando cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.21 del decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes se encuentran vacios y se desconoce su dirección de correspondencia, con el fin que pueda constituirse como parte y hacer valer sus derechos. Se expide la presente en la fecha: miércoles, 29 de mayo de 2024. Cordialmente: Arq.: FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTES. Director de Urbanismo. (Hay firma). H14

Secretario de Educación. (Hay firma). H12

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA. "COOPSENA", hace saber que el día 09 de febrero de 2024 falleció el señor FABIO GONZALEZ OCHOA identificación con la C.C. No. 19.091.824, asociado de esta Cooperativa. La señora María Nancy Parra Castillo, identificada con C.C. 51.856.228 en su condición de cónyuge se encuentra realizando el correspondiente trámite. Quien se crea con mejor o igual derecho a los aquí reclamantes, pueden acercarse a las oficinas de la Cooperativa ubicada en la Calle 57 No. 24 – 11 Edificio Las Palmas de la ciudad de Bogotá a fin de presentar la respectiva reclamación dentro de los 30 días calendario siguientes a la publicación

de este Edicto. H13 POR MEDIO DEL PRESENTE SE INFORMA. A TODOS LOS ACREEDORES INTERESADOS QUE BAJO EXPEDIENTE No. 2022-00869 QUE CURSA EN EL JUZGADO 19 CIVIL MPAL DE BOGOTA SE DECRETÓ EL INICIÓ DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL DELA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE PAULA YINETH CUERVO DELGADO, IDENTIFICADA CON C.C. 1.015.429.334 INDICANDOLES QUE EN CASO DE TENER INTERES EN EL MISMO SE SOLICITA HACERSE PARTE DENTRO DEL PROCESO. ASI LAS COSAS, SEGUN LO DISPUESTO EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES CORRERÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO, EL CORREO DE CONTACTO ES MARCOSUPELANO@HOTMAIL COM. JA1.

#### Emplazatorios

EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con el Art. 140 Lev 1708 de 2014 se CITA Y EMPLAZA A: STEFANO ZANETTI, HEREDEROS, TITULARES DE DERECHOS, TERCEROS E INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Centro de Servicios

Especializados en Extinción de Dominio de Bogotá, para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 2021-089-2 (Radicado de Fiscalia 201900313 E.D.), a cargo del Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio del Circuito de Bogotá, que mediante auto de 22 de noviembre de 2021 avocó el conocimiento del proceso de extinción de dominio, en cuyo trámite se encuentran involucrados los siguientes bienes que pertenecen o tienen algún derecho los antes emplazados: \$ 405,080,000 Pesos. CONSTANCIA DE FLIACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en un lugar visible del Centro de Servicios Administrativos de estos Juzgados por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la Fiscalía General de la Nación, en la página web de la Rama Judicial y para su difusión en una radiodifusora o cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre el bien. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público. SE FUA EL PRESENTE EDICTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EL 25 DE ABRIL DE 2022 Y SE DESFIJA EL DIA 29 DEL MISMO MES Y AÑO, SIENDO LAS CINCO (5:00 PM.) DE LA TARDE. MAURICIO ESCOBARMARTÍNEZ. Oficial Mayor, H1

EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con el Art. 140 Ley 1708 de 2014 se CITA Y EMPLAZA A: INVERSIONES PUERTO A PUERTO SAS, BANCOLOMBIA, EDISON JAMES GUTIERREZ ALDANA, LIBARDO CORDON ASTROZ, PEDRO LEON JIMENEZ ZENEDY, FERNANDA JIMENEZ ROJAS, DELCY LUCIA, JIMENEZ ROJAS JOSÉ LEONARDO JIMENEZ ROJAS SILVIA, ESPERANZA ROJAS DE JIMENEZ, FANNY RUEDA GARZON. ELKIN FERNANDO GIRALDO ZULUAGA, ERIKA YULIET MARTINEZ ARISTIZABAL, FABIOLA AREVALO DE MESA, CARLOS GIL CORREDOR ENRIQUE URIBE LEYVA BERNANRDO URIBE LEYVA JULIA URIBE LEYVA MARIA CAROLINE URIBE CLAUZEL, JUAN NICOLAS URIBE VILLEGAS, JUAN MANUEL URIBE VILLEGAS, JUAN PABLO URIBE CLAUZEL, FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA, GESTION PENSINAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, RAFAEL FRANCISCO OTALORA SANDOVAL MARIA DEL PILAR OTALORA SANDOVAL INES LUCIA OTALORA SANDOVAL, ADELAIDA OTALORA SANDOVAL, HEREDEROS, TITULARES DE DERECHOS, TERCEROS E INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito Especializados en Extinción de Dominio de Bogotá, para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 2023-014-1, a cargo del Juzgado Primero Especializado de Extinción de Dominio del Circuito de Bogotá, que mediante auto de 13 de octubre de 2023 avocó el conocimiento del proceso de extinción de dominio, en cuyo trámite se encuentran involucrados los siguientes bienes que pertenecen o tienen algún derecho los antes emplazados: 1) Inmueble con F.M.J. 50S - 40567486, Kra. 79 No. 42 35 Barrio Ciudad Bogotá D.C. 2) Inmueble Matrícula inmobiliaria 50S-205353, Calle 65 Sur No. 80 C -32 Barrio Ciudad Bogotá. 3) Inmueble Matrícula inmobiliaria 50S-903592, AK 80 No. 48 A - 57 SUR Barrio Ciudad Bogotá D.C. 4) Inmueble Matrícula inmobiliaria 50S-40225143, Carrera 19D No. 62C - 03 Sur Barrio Ciudad Bogotá D.C. Departamento Bogotá D.C. 5) Matricula inmobiliaria 50S-86693, Kra. 19 D No. 63 – 83 Sur Bogotá D.C. 6) Inmueble Matrícula inmobiliaria 50N-20348706, Calle 162 No. 7 G - 12 Barrio Ciudad Bogotá D.C. 7) Matrícula inmobiliaria 50C-1009638, AK 86 No. 15 A - 91 Barrio Ciudad Bogotá D.C. 8) Matrícula inmobiliaria 50C-1160334, Calle 17 No. 96 H - 91 Barrio Ciudad Bogotá D.C. 9) Inmueble Matricula inmobiliaria 50C-703976, Transv. 93 No. 53 - 48 Int. 71 Barrio Ciudad Bogotá D.C. Inmueble Matrícula inmobiliaria 50N-442779, Carrera 92 No. 146 – 16 Barrio Ciudad Bogotá D.C. Matrícula inmobiliaria 50N-326570, Carrera 8 No. 162 – 21 Barrio Ciudad Bogotá D.C. 12) Inmueble Matricula inmobiliaria 50C-703977, Transv. 93 No. 53 48 Int. 72 Barrio Ciudad Bogotá D.C. 13) Inmueble Matricula inmobiliaria 50C-201874, Carrera 71 No. 19 – 90 Barrio Ciudad Bogotá D.C. SOCIEDADES COMERCIALES 1) Razón Social SHENG LI IMP. & EXP. S.A.S, Carrera 8 No. 162 – 21 Correo Electrónico Joseham 6 @hotmail.com Barrio Ciudad Bogotá D.C. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Razón Social NIDOCOL SAS Dirección CARRERA 20 No. 13 – 61 LOCAL 127 de Bogotá D.C. 3) SOCIEDAD COMERCIAL Razón Social SKY BLUE SAS, Dirección Carrera 92 No. 146 – 16 Correo Electrónico Ventascolombiach@ gmail.com Barrio Ciudad Bogotá D.C. 4) SOCIEDAD COMERCIAL Razón Social FRIGORIFICOS BLE LTDA, Dirección AK 86 No. 15 A – 91 Correo Electrónico contabilidad @frigorificosble. com Barrio Ciudad BOGOTÁ D.C. 5) SOCIEDAD COMERCIAL Matricula mercantil 00390128, Razón Social JAIRO AVELLANEDA Y COMPAÑIA SAS Dirección Calle 108 No.8 – 39 Correo Electrónico GSOTELO @MGBCORP. COM Barrio Ciudad BOGOTA D.C. 6) SOCIEDAD COMERCIAL, Razón Social EL EDEN TEXTIL SAS Dirección Carrera 54 No. 42 A - 92 Sur Correo Electrónico edentextil@hotmail.com Barrio Ciudad BOGOTÁ D.C. 7) SOCIEDAD COMERCIAL Matrícula mercantil 02262157, Razón Social SANCHEZ HERMANOS Y CIA SAS Dirección Calle 10 No. 15 36 Correo Electrónico sanhercialItda @yahoo.es Barrio Ciudad Bogotá D.C. 8) ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .1) Matrícula mercantil 02228249, Razón Social EL REY DE LOS PRECIOS BAJOS Dirección CARRERA 19 D No. 62 C - SUR - 03 Correo

Electrónico Reydelospreciosbajos99 @gmail.com

Barrio Ciudad BOGOTA. 2) ESTABLECIMIENTO DE

Social HUGO SPORT UN ESTILO PROPIO Dirección Carrera 19 D No. 63 25 Sur Correo Electrónico yeimialfaro @gmail. com Barrio Ciudad BOGOTA. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en un lugar visible del Centro de Servicios Administrativos de estos Juzgados por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la Fiscalia General de la Nación, en la página web de la Rama Judicial y para su difusión en una radiodifusora o cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre el bien. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público. SE FLIA EL PRESENTE EDICTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EL 11 DE JUNIO DE 2024 Y SE DESFUA EL DÍA 17 DEL MISMO MES Y AÑO, SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. MAURICIO ESCOBAR MARTÍNEZ Oficial Mayor, H2

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. CENTRO DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS - JUZGADOS DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ Calle 31 # 6 - 20, Piso 9º Teléfonos: 3381035 cserjesextdombt@cendoj. ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con el Art. 140 Ley 1708 de 2014 se CITA Y EMPLAZA A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO, CARRO FACIL DE COLOMBIA S.A., FINANZIAUTO, S.A., SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITA. DORADOS Y PLATEADOS RABY SAS, LUZ DARY ANDRADE CAMPOS, ALCIBIADES CADERÓN ORTÍZ, FINANZIAUTO, LOS HEREDEROS, LOS TITULARES DE DERECHOS, LOS TERCEROS E INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito Especializados en Extinción de Dominio de Bogotá. para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 2021-064-2 (Radicado de Fiscalía 202000086) E.D.), a cargo del Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, que mediante auto de 14 de septiembre de 2021 avocó el conocimiento del proceso de extinción de dominio, en cuyo trámite se encuentran involucrados bienes que pertenecen o tienen derecho los antes emplazados o sus herederos, estos son: 1.) Predio con F.M.I. 50C-449727, calle 70 A bis 23 - 18 de Bogotá D.C. 2) Automóvil de placa IKU-149, tipo camioneta marca Kia, color plata, modelo 2015. 3) Automóvil de placa JFK-214, tipo camioneta marca Kia, color gris, modelo 2017. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en un lugar visible del Centro de Servicios Administrativos de estos Juzgados por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la Fiscalia General de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y para su difusión en una radiodifusora o cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre el bien. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público. POR LO TANTO, SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EL 22 DE MARZO DE 2022 Y SE DESFLIA EL DIA 28 DEL MISMO MES Y AÑO, SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. MAURICIO ESCOBAR MARTÍNEZ Oficial Mayor, H3

#### Notarias

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaría Unica De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 52-EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) LUZ MARINA NEIRA OCHOA, CC. 23.548.620, quien(es) falleció(eron) en BOGOTA, el(los) dia(s) TRECE (13) DE DICIEMBRE de DOS MIL DIECINUEVE (2019), CRISPIN ELIAS ALFONSO FIGUEREDO, CC. 4.124.490, quien(es) falleció(eron) en GARAGOA, el(los) día(s) DIEZ (10) DE JUNIO de DOS MIL VEINTITRES (2023) para la cual presento la solicitud el día VEINTIUNO (21) DE MAYO DE DOS MIL VEINTI CUATRO (2024),, se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edictose fija siendo las 08:00 a.m., hoy VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2024, EL NOTARIO, El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m., hoy CINCO (5) DE JUNIO DE 2024. EL NOTARIO. Elaboro: Edgar Martinez. (Hay firma y sello). H4

REPUBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro Notaria Unica De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 51 - EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante FELIPE FORERO, CC SIN DATOS, quien(es) falleció(eron) en GARAGOA, el(los) día(s) VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS (1992), se ordena la cumento de identidad y con prueba idónea que lo | Administrativos de los Juzgados del Circuito | COMERCIO Matrícula mercantil 01847775, Razón | publicación en un periódico de circulación Nacional |

y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988. ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08.00 a.m. hoy VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2024, EL NOTARIO, El presente edicto se desfija siendo las 06:00 pm hoy CINCO (5) DE JUNIO DE 2024. EL NOTARIO, Elaboro: Edgar Martinez. (Hay firma y sello). H5

NOTARIA 45 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ. Carla Patricia Ospina Ramirez. Nit. 32.703.706-5. EDICTO. LA NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro del trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada del causante ÁLVARO VILLAMIL MENDOZA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 17.027.571, y falleció en la ciudad de Bogotá D.C., a los CINCO (05) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), siendo el asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 030 de fecha VEINTE (20) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024), se ordena la publicación de este Edicto en un periódico y en una emisora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º. Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente Edicto se fija hoy a los VEINTE (20) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024), a las 08:00 A.M. CARLA PATRICIA OSPINA RAMIREZ. NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL CIRCULO DE BOGOTA, REVISO Y APROBÓ: JAAC Radicado: 202400836. (Hay firma y sello). H7

NOTARIA UNICA DE GUATEQUE, EDICTO, EL NOTARIO UNICO (E) DEL CIRCULO DE GUATEQUE. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el trámite de herencia y liquidación sociedad conyugal dentro de la sucesión Doble e intestada de los causantes ELOISA BERNAL DE BRAVO (q.e.p.d.) quien portaba la cédula de ciudadanía número 24.137,033 Y MANUEL BRAVO MORALES (q.e.p.d.) quien portaba la cédula de ciudadanía número 1.164.760, fallecidos el día 17 de agosto de 2009, y el día 09 de octubre de 1980, en el municipio de Guateque, y municipio de Sutatenza, respectivamente, pero su lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el municipio de Guateque, aceptando el trámite sucesoral en esta Notaria mediante Acta No 4 de fecha 26 de abril de 2024. Se ordena la Publicación de éste EDICTO en un diario de circulación nacional y se difunda por una vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024) siendo las 8:00 a.m., ANA SILVIA BARRERA RAMIREZ. Notaria Unica encargada del Circulo de Guateque Por Decreto 053 del 24/04/2024 Alcaldía Guateque. (Hay firma y sello). H9

EDICTO. EL NOTARIO DIECINUEVE DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral de ABELARDO RIVERA LLANO, cédula 2.897.043, fallecido el 01 de Febrero de 2024 en ITALIA LAZIO ROMA y tuvo su ultimo domicilio en Medellín. El presente edicto se fija hoy a los Treinta y un (31) días del mes de Mayo de 2024, siendo las 8:00 A.M. CARLOS JAVIER PALACIOS CALLE. NOTARIO DIECINUEVE DE MEDELLÍN. (Hay EDICTO. LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE MACANAL BOYACA, EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de Liquidación de Herencia del causante MARCO AURELIO MARTIN VACA quien se identificó en vida con la cedula de ciudadanía. No. 4.047.029 de Almeida, quien falleciera el día 05 de marzo de 2022 en la Ciudad de Bogotá. Siendo su asiento principal y de sus negocios el Municipio de Macanal - Boyacá, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO instaurado por el Doctor FRANCISCO ELADIO ROJAS MENDOZA Mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No 4.148.071 expedida en Macanal, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No 93.650 del Consejo Superior de la Judicatura. Fue aceptada en esta Notaria mediante Acta No. 01 de fecha 30 del mes de mayo del año 2024. Se ordena la publicación de este EDICTO por una vez en el periódico o diario de Circulación Nacional EL ESPECTADOR y en LA EMISORA LA VOZ DE GARAGOA, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El Presente EDICTO se fija hoy treinta (30) del mes de mayo del año 2024 siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA UNICA. MERY MARGARETH MENDOZA CARRILLO. Notaria Unica de Macanal. (Hay firma y sello). H11

NOTARIA 19 DE BOGOTÁ D.C. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO NOTARIO 19 DE BOGOTÁ EMPLAZA Y HACE SABER, EDICTO No. 284/2024, LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA. CAUSANTE: MARTHA LUCIA MAICHEL GONZALEZ, C.C. 37.317.141. 1.-Que a los 20 días del mes de Mayo de 2024, el(la) Doctor(a) ABRAHAN JAVIER BARROS AYOLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 73.594.292 DE Santa Catalina Bolívar, y con tarjeta profesional número 209.522 del C.S.J, con domicilio profesional en la ciudad de Bogotá D.C., presentó solicitud de Liquidación Notarial de Herencia de La Causante MARTHA LUCIA MAICHEL GONZALEZ. quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 37.317.141, fallecida a los 21 días del mes de Marzo de 2024, en la ciudad de BOGOTA D.C., según Registro Civil de Defunción con indicativo serial 10420424 de la Notaria veinte de BOGOTA D.C., siendo la ciudad de BOGOTA D.C., su último domicilio y asiento principal de sus negocios conforme a la documentación aportada y lo manifestado por Los interesados y su Apoderado. 2.- Se presentó/aron como interesados: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ MAICHEL, C.C. 1014.208.598 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MAICHEL.C.C1.015.395.897 En calidad de Hijos y Herederos. 3.- Que por reunir los requisitos previstos en los Decretos 902/88, 1729/89 y 2651/91, se ha aceptado e iniciado el trámite correspondiente mediante Acta número 291 de 27 de mayo de 2024. 4.- Que, conforme a lo señalado en las normas procedimentales pertinentes, CITA Y EMPLAZA a todas las personas que tengan y prueben tener derechos a intervenir en este Acto, a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes al de la última publicación de este Edicto, en este Despacho, ubicado en la Calle 63 No. 9A-83 Piso 2 Centro Comercial Lourdes, pbx 7454100, Cel. 3112768401. 5.- Finalmente se fija este edicto en lugar visible de la Notaria durante diez (10) días hábiles y se entregan dos (2) copias del mismo a los interesados, para su publicación en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una radio difusora local, hoy 31 de mayo de 2024. Hora: 8:00 am. OSCAR IVAN CHACON PAEZ - ENCARGADO, NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO. NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Fecha de desfije del edicto 17 de junio de 2024. Hora: 5:30 pm. (Hay

### Avisos de Ley

#### **ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S.**

Informa que su colaboradora **PAOLA ANDREA ATEHORTÚA URRUTIA** con C.C. No. 1.143.952.200, falleció el 6 de mayo de 2024. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales deben enviar solicitud a los correos, juridico@elite.com.co - direcciongh@elite.com.co Dirección Calle 71 No. 72A-69 Barrio Boyacá Real, Bogotá. Segundo Aviso

#### AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TÍTULO VALOR

Se está solicitando ante Banco Davivienda S.A la cancelación y reposición del CDT No 28209995. Fecha expedición: 27/02/2020. Fecha vencimiento: 27-06-2025 Tasa: 12.15 % E.A Plazo: 388 días. Tipo Manejo: Individual. Valor \$ 27.002.153,00. Otorgante: Banco Davivienda S.A. Titular: NELSON DARIO VALLEJO MORA. Motivo: Extravio. Se reciben notificaciones en Davivienda. Oficina La Floresta. Dirección oficina Carrera 68 No. 90-88 Local 2-057 Bogotá. Cualquier transacción comercial carece de validez.

#### AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Se está solicitando ante Banco de Bogotá la cancelación y reposición del CDT No 10990013117080, valor \$10.000.000. Otorgante: Banco de Bogotá. Titular: NELSON ALBERTO CORTES MALDONADO. Motivo: Hurto. Se reciben notificaciones en la oficina de Banco de Bogotá del centro comercial Centro Chía, en el Municipio de Chía. Cualquier transacción comercial carece de validez.

## Unchatcon of the state of the s

Katerine Ortíz, embajadora nacional del folclor

## "Lo importante de una reina del folclor no es su aspecto, sino su carisma"

La actual reina habló del Festival Nacional del Folclor y mencionó aspectos poco conocidos sobre el mundo del reinado y los estigmas y retos de salud mental que enfrentan las participantes.

REDACCIÓN CULTURA

¿En el Festival Folclórico Colombiano ahora se habla de embajadora o de reina?

El término "reina" no se está utilizando, no sotros preferimos "embajadora". En este caso soy la embajadora nacional de folclor.

#### ¿De qué trata este festival?

Es un evento que se celebra en la ciudad de Ibagué y que es considerado una de las plataformas nacionales para la divulgación de danzas y músicas colombianas. Fue creado\* en 1959 para hacer un llamado a la paz en el contexto de la violencia que campeaba en Tolima. El festival se ha convertido en un evento tradicional reconocido como Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación y se celebra anualmente desde el 15 al 30 de junio.

### ¿Cuál es la danza que más le ha costado?

Tenía cerca de ocho años cuando empecé a conocer las danzas, y lo primero que bailé fue una guabina. Desde entonces he seguido practicando la disciplina. En particular,



Katerine Ortíz, de 21 años, además de su formación artística, cuenta con estudios en gestión de recursos naturales./ Fotorama

me ha costado interpretar el bambuco fiestero. Muchas veces nos dicen que si bien podemos ser bailarinas, no significa que seamos reinas, ya que una reina baila de manera diferente. La expresión en la danza implica buscar siempre la precisión, lo cual requiere tener mucha escucha, calma y cadencia en los movimientos. El bambuco fiestero es un baile bastante acelerado y rápido, por lo que se debe manejar muy bien la expresión y la respiración, y eso resulta bastante complicado en algunas ocasiones.

#### ¿Qué es lo más difícil de ser reina?

La verdad, el agotamiento físico. Además, diría que soportary manejar los comentarios negativos. Para mí es crucial crear una barrera para protegerme. La gente a menudo no se imagina el daño que puede causar un comentario malintencionado. Como embajadora, soy un blanco fácil para las críticas. Estoy

expuesta y pongo en sus manos todas mis inseguridades, pero dependiendo de cómo se manejen, pueden convertirse en fortalezas.

#### ¿Cómo diría que una reina o embajadora puede cuidar su salud mental?

Pasé por una situación de estrés cuando gané el certamen departamental. Fue tan difícil, que tuve que alejarme de las redes sociales por mi seguridad y salud mental. Tuve que tomar terapia psicológica, pero es algo que se puede superar. Cuando llegan el convencimiento y la aceptación de que realmente hicimos un buen trabajo, la aprobación de las personas que nos apoyaron es lo que nos ayuda a superar esos procesos. Mi recomendación es no alejarseni estar sola, sino buscar apoyo yexpresartodoloque sentimos. Eso nos ayuda a desahogarnos y a calmar el corazón y la mente.

#### ¿Existe algún tipo de estigma con relación al aspecto físico?

Siendo sincera, en el marco del festival no hay ningún reglamento que diga que la embajadora tiene que estar dentro de algún estándar. Este es un reinado folclórico, donde la imagen importa, pero lo que más cuenta es lo que transmite la candidata. Hay embajadoras que, independientemente de su físico, puedenbailareinterpretarladanzacon tanto amor que el público se levanta y las ovaciona. Eso es hermoso, y no lo puede lograr un cuerpo o rostro perfecto, sino la candidata que tenga más carisma y que baile con verdadera pasión. No obstante, sí están presentes los estigmas.



### EL ESPECTADOR

### PERIODISMO GASTRONÓMICO,

un oficio que visibiliza el patrimonio cultural y la tradición del país en el mundo

Una charla para entender los desafíos de la profesión en la actualidad y su importancia para fortalecer la identidad gastronómica en los comensales.

#### Fecha: Jueves 6 de junio Hora: 7:00 p.m.

Conversan:
Daniel Guerrero, creador y
hacedor de libros en la
gastroeditorial Hammbre de
Cultura

Tatiana Gómez Fuentes, editora de la sección de Gastronomía de El Espectador



